# LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL - MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022 - AÑO XXIV - 8.665 - PRECIO 1.90 EUROS - EDICIÓN NACIONAL

# Feijóo pretende llevar «al centro» al PP vasco y catalán

Génova renovará liderazgos y mensajes tras las municipales para ajustarlos al modelo del partido en Galicia El PSOE aspira a crecer en Cataluña por la crisis de Esquerra y Junts, pero teme en el País Vasco el «efecto Sánchez»



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a un agente de la Guardia Civil ayer en la localidad pacense de Zafra

A medio año de las elecciones autonómicas y municipales, en el PP están ya preparando el golpe estratégico que quieren imponer en el PP vasco y en el PP catalán. Una renovación del liderazgo, «para ajustarlo al perfilde Feijóo, tomando el modelo gallego», y una renovación también en el discurso político, para «centrar las siglas y moderarlas», sinque esto suponga como escudo ante posibles críticas «renunciar a losprincipios básicos en la defensa de la soberanía nacional y del model o territorial que recoge la Constitución». En Madrid sequejan de que han recibido una herencia «con poco banquillo» yunas estructuras territoriales debilitadas y hundidas en el pesimismo. Dar la vuelta a esta situación es «muy difícil», pero la primera meta es mejorar en las municipales en Cataluña. P. 8-9

#### Podemos fuerza otra negociación «in extremis» por los Presupuestos

Moncloa aprueba hoy las cuentas. La ley de Familias avanza y Vivienda se encalla p. 10



#### Junts lanza dividido su boicot para romper el Govern con ERC

Aragonès desdeña la última propuesta posconvergente 6.465 militantes de JuntsxCat decidirán entre el jueves y el viemes si rompen el Govern de la Generalitat con Esquerra y certifican el cisma político en Cataluña o bien si continúan en el poder. R 11

#### CSIF se opone a la subida del 7,5% para los funcionarios

El Gobierno fija un pacto salarial público solo con los sindicatos afines p. 20-21

#### El fiasco de los sondeos da alas a Bolsonaro frente a Lula da Silva

Confía en las áreas más pobladas y ricas para ganar p. 16-17

Truss claudica en su promesa clave y renuncia a bajar los impuestos a los más ricos R18

#### Cultura

Arturo Pérez-Reverte: «Las revoluciones las pierden quienes las hacen» P.36-37



Muere Jesús Quintero, «El loco de la colina», periodista de los silencios 8.54

#### Ambiente tormentoso en Brasil



José Antonio Vera

o que ocurre en Brasil no es sino reflejo de lo que sucede en América y en el resto del mundo. Populismo yextremismo, posiciones irreconciliables que llevan a la división del electorado en mitades casi iguales. Lula iba a ganar en la primera vuelta, según los sondeos, con casi el 60 por ciento de los votos, pero se quedó en el 47,7. Bolsonaro sería arrollado al no superar el 25, pero se fue casi al 44. El país más grande de América, con 213 millones de habitantes, roto y con un nivel de enfrentamiento más que preocupante. ¿Por qué Bolsonaro se vino arriba? O los sondeos no estaban bien hechos, o había voto oculto, o como dicen algunos, los institutos de opinión hacían campaña por Lula. El bolsonarismo denuncia cientos de irregularidades y está pidiendo la repetición del escrutinio porque iban primeros y distanciados, se detuvo el conteo electrónico por 15 minutos y al reanudarse Lula llevaba ya una ventaja de dos millones

Sea como fuere, lo cierto es que la gestión del ex militar, bravuconadas al margen, no es considerada por los votantes tan desastrosa como se suponía. Tal vez porque económicamente, y pese a la pandemia, parte de la población aplaude la reducción del gasto público y el tijeretazo a los cargos políticos. El

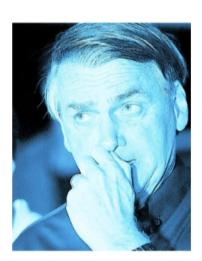

El bolsonarismo denuncia cientos de irregularidades en el escrutinio y pide un recuento

ejemplo está en el número de Ministerios. Con Dilma había 40, ahora 17, cinco menos que en la España de Sánchez, pese a que son 190 millones de habitantes más. El ministro de Economía, Paulo Guedes, practica un liberalismo a ultranza con una política de privatizaciones que abundaen la reducción del gasto, aunque la pandemia impidió que desarrollara su agenda económica. Durante 4 años de mandato, el derechista ha tenido en contra a la mayor parte de los medios y también al Tribunal Superior de Justicia (STJ), poder verdaderamente independiente que ha tumbado buena parte de las iniciativas presidenciales, en particular sobre la pandemia y las vacunas. Dicen algunos que el STJ ha sido el auténtico gobierno de Brasil en este tiempo.

Lula y Bolsonaro están en posiciones opuestas en casi todo. Menos Estado, menos gasto público e impuestos, frente a más Estado, más gasto y mayor presión fiscal. «Biblia, bala y buey», frente a secularización, armas-no y agenda 2030. Más familia frente a ideología degénero y cultura LGTBI. Pandemia sin confinamiento contra un «lock down» estricto y vacunación casi obligatoria.

Sólo hay un asunto en el que Bolsonaro y Lula no son tan distantes: la relación con Putin. Brasil forma parte de los BRICS junto con China, India, Suráfrica y Rusia (3.160 millones). Brasilia no ha condenado ninguna de las resoluciones de la ONU contra Moscú por la guerra. En plena crisis, Bolsonaro se reunió con Putin y Orban, con los que comparte el principio de «Dios, patria y familia». Aunque el brasileño añadió la palabra «libertad», a Biden no le gustó nada el encuentro. Ni que Lula declarase a la revista Time que «Zelenski es tan responsable del conflicto como Putin (...) EE.UU. y la UE son culpables también». Lula sostiene que Biden podría haber evitado la guerra, pero que ni siquiera lo intentó. Opinión en la que coincide con Trump. Y con Bolsonaro. Pura casualidad.

#### Las caras de la noticia



Andrés Sendagorta Empresario

#### La empresa familiar apuesta por el empleo.

Pese a la actual coyuntura económica, con serios nubarrones en el futuro, el XXV Congreso Nacional de Empresa Familiar, que preside Sendagorta, ha confirmado el compromiso de los empresarios con el mantenimiento de los puestos de trabajo.



Svante Pääbo Biólogo

#### Nobel a la investigación de la genética humana.

El Premio Nobel de Medicina concedido al genetista sueco ha premiado su trabajo sobre el genoma humano, que no solo ha secuenciado el de una especie extinta, el neandertal, sino que ha demostrado que el hombre conserva genes de tan lejano pariente.



Mercedes González Delegada del Gobierno

#### Crece en Madrid la viol encia de las bandas.

El creciente número de asesinatos, asaltos y agresiones protagonizados por miembros de las bandas latinas en la Comunidad de Madrid necesita medidas de contención y control extraord inarias que obligan a dotar con más medios, humanos y materiales, a la Policía.

#### El canto del cuco

### El carro de la Justicia



Abel Hernández

l carro de la Justicia en España sigue atascado y desvencijado. La visita del comisario europeo, el belga Reynders, no ha servido para destascarlo, a pesar de sus duras advertencias, que pueden ensombrecer el tumo de la presidencia europea, al final del mandato de Pedro Sánchez, el año que viene. O arriman todos elhombro o tendremos que darle larazón a Platón cuando sostiene que «la Justicia no es sino lo que interesa al más poderoso».

La imagen que están dando el Gobierno y la oposición es que quieren usar la Justicia en beneficio propio. Esa es, parece, la verdade ra razón que impide o dificulta la renovación del Poder Judicial vlos altos tribunales. Lo demás son excusas y pretextos. Desde el Gobierno acusan a la oposición de utilizar todo tipo de artimañas para que se prolongue el predominio conservador en esos órganos judiciales, y desde la oposición acusan al Gobierno de pretender el control político de la Justicia, como se ha visto en el caso de la Fiscalía, aprovechándose de su actual mayoría parlamentaria, variopinta y efímera, en vez de dejar a los jueces que elijan a los jueces. Esta fórmula, defendida por Bruselas, no convence ala izquierdaen el poder porque cree que, entre los jueces, hayuna mayoría conservadora, con lo que la derecha tendría todas las de ganar a la hora del reparto. El atasco sirve al PSO Epara echársel o en cara constantemente al PP. La conclusión a que se llega es que las dos partes son culpables del bloque o. Ni los unos ni los otros, ni los de más allá, renuncian al aprove chamiento político de la Justicia.

La embarazosa situación, aun que nadie hable de ello en el Metro, no favorece el prestigio de la Justici ani de la política. El pueblo desconfía hace tiempo de la una y de la otra. Y lo que está pasando no ayuda precisamente a recuperar la confianza. Tampoco el indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo con todas las de la ley, o el que se prepara para el socialista Griñán, aun que sea humanamente comprensible. Etcétera. ¿Cuándo dejaremos de dividir a los jueces en conservadores y progresistas? ¿Es que no quedan jueces independientes en España? Escribe Azorín en «Trasuntos de España», en el relato de «El buenjuez», que «la Justicia, la Justicia pura, limpia de egoísmos, es una cosa tan rara, tan espléndida, tan divina, que cuando un átomo de ella desciende sobre el mundo los hombres se llenan de asombroys e alborotan». Aquí parece

#### **Editorial**

### A la derecha cabe exigirle rigor fiscal

a primera ministra británica, Liz Truss, ha visto cómo su programa de estímulos fiscales, que incluía una reducción del tipo máximo del IRPF del 45 al 40 porciento, ha sido recibido con un aluvión de críticas, incluso en su propio partido, y con la reacción negativa de los merca-dos, que ha provocado la caída de la cotización de la libra esterlina. Sin embargo, no estamos ante una política descabellada, propia de un tatcherismo mal digerido, y que buscaba favorecer a los con-tribuyentes que más ganan. No. Simplemente, la primera ministra ha incumplido una de las reglas no escritas de cualquier partido conservador que se precie, como es el rigor en la gestión de la po-lítica económica. Y ha sido así, porque el proyecto de estímulos fiscales para relanzar la economía británica y compensar los efectos de la inflación partía de un error grave al no plantear una reducción proporcional del gasto público que contuviera el inevitable aumento de la deuda soberana. Ciertamente, en la cultura presupuestaria de la izquierda, esos pe-queños detalles contables, como el endeu damiento de las próximas generaciones, no tienen mayor trascendencia, como ejemplifica una somera comparación entre las cifras macroeconómicas del Reino Unido y España, país, este último, que presenta un 116,1 por ciento de deuda pública sobre el PIB, frente al 95,3 por ciento de la británica, y que somete a sus

ciudadanos a una presión fiscal medida sobre el porcentaje del PIB– del 37,3 por ciento, frente al 32,8 por ciento de los ingleses Podríamos seguir desgranando cifras, pero baste señalar que el gasto público español supone más del 50 por ciento del PIB, mientras que el británico se que daen el 44,8 por ciento, sin que por ello las in-versiones e nEducación y Sanida d se an menores que las españolas. Todo lo contrario. El Reino Unido nvierte 3.961 euros per cápita en su sistema hospitalario, frente a os 1.859 euros por habitante de España. Y aún así, es evidente que a política económica de Londres no puede seguir con los mismos parámetros que antes del brexit i, mucho menos, sin responder la emergencia que supone la subida de la inflación, estrechanente relacionada con la crisis energética. La primera ministra Truss entiende que no se pueden rasladar los costes del incremento nflacionario a hogares y empreas, y que donde mejor rinde el dinero es en los bol sillos de los traoajadores, en lugar de aprove char a coyuntura para incrementar los ngresos públicos, como hace el Gobierno de izquierdas español, que, al parecer, piensa que las cla-es medias pueden ser exprimidas iscalmente hasta la extenuación. s decir, Truss tiene razón y, una ez que el proyecto de alivio imositivo cumpla con la ortodoxia económica exigible, los mercados nversores acompañarán el crecimiento del Reino Unido. Como ha

#### Puntazos

#### Deseguilibrios del sistema educativo

En España, el 27,7 por ciento de los jóvenes entre 25 y 34 años solo habían cumplimentado los estudios básicos, frente al 11,8 por ciento de los europeos. Ese alto abandono temprano de la consecuencias a medio plazo en el mercado laboral y, en parte, explica que nuestro país presente las peores estadísticas en desempleo juvenil. No es fácil de entender, salvo en los defectos intrinsecos de nuestro sistema de Educación, la enorme brecha intinse cos de nuestro sistema de Educación, la enorme brecha que existe entre quienes no terminan el bachillerato y los que tienen estudios universitarios, porque España presenta un 48,7 por ciento de titulados superiores, muy por encima de la media de la OCDE. En efecto, algo falla socialmente para que se produzcan esas diferencias tan notables en los niveles educativos en las mismas franjas de población. Es preciso abordarlo.



#### El submarino «Pinchazo»chileno de *Iglesias*

El gurú Pablo Iglesias no consiguió completar el aforo de 125 personas que se había previsto para escuchar sus diatribas contra los medios de Comunicación en la Universidad de Chile. Tampoco pareció interesarle mucho la cuestión al Ejecutivo del comunista Gabriel Boric, que envió una representación de compromiso a la conferencia del exlíder de Unidas Podemos. Que sorpresa, atribuyó la debacle de su formación al papel de los medios, sin la menor autocrítica, por supu esto.

#### Fact-checking

Justin Trudeau Primer ministro

de Canadá



#### La información

El hallazgo de una cuenta corriente del primer ministro canadiense se vincula a comisiones de las farmacéuticas para impulsar las campañas de vacunación.

La denuncia de esa cuenta bancaria, con 300 millones de euros, en un banco de Belice, que investigan los tribunales canadienses ha desatado una oleada de protestas en Oterra contra el premier Trudeau. No es la primera vez que se le investiga por incurrir en conflicto de intereses, pero este caso, ampliamente difundido por las

redes sociales, puede acabar con su carrera.

#### La investigación

No hay ninguna investigación sobre esa supuesta cuenta corriente de Justin Trudeau. Tampoco las imágenes de protestas que difunden las redes se corresponden al caso. Son de julio pasado, cuando los transpor istas se manifestaron contra las restricciones por la Could. Es cierto que el primer minismo de Canadá ha sido investigado por incurrir en conflictos de intereses, pero nunca por colusión con la industria

#### El veredicto



FALSO. Se trata de un nuevo bulo contra el primer ministro de Canadá, que es una de las «bestias negras» do los merimientes antivacunas por sus

antivacunas por sus enérgicas políticas de inmunización contra la Covid.

#### Al portador

#### Cuando las barbas de un banco veas pelar y el atún



Jesús Rivasés

assim Nicholas Taleb publicó el sábado un «tuit» alarmante: «Todos los rumores son falsos hasta que se niegan oficialmente». Comentaba una nota informativa del banco Credit Suisse en la que la entidad defendía «la sólida posición de capital y liquidez», aunque admitía que «pasaba por un momento crítico». Ayer, Credit Suisse disparó todas las alamas por las fuertes caídas de su cotización en bolsa, mitigadas al final de la sesión, aunque persiste la inquietud en los mercados. Taleb, financiero y ensayista americano-libanés, alumbró la teoría del Cisne Negro, un hecho sorprendente para la mayoría, de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado, se analizay se concluye que era predecible o explicable. La guerra de Putin es quizá el último ejemplo. La teoría se denomina Cisne Negro porque desde laantigüedad se creía que no existían, hasta que en 1697 fue avistado el primero en Australia. El banco Credit Suisse tiene problemas.

-lo mismo en euros- y prevé números rojos al final del ejercicio de 2.760 millones. Todo eso, unido a los rumoressobre su solidez provoco que la cotización de los CDS de la entidad -un producto financiero que cubre el impago de un activo- se dispararan hasta el 15%, algo nunca visto desde 2009. El banco suizo ha acumulado problemas y escándalos en los últimos tiempos: pufos con pérdidas como las operaciones de banca de inversión de Archegos, Greensill Capital, bonos sobre el atún de Mozambique, dinero búlgaro de procedencia dudos a o espionaje corporativo. Todo también cuando el índice iTraxx Europe Crossower preve una ola de impagos de CDS en los próximos cinco años.

Axel Lehmanny Ulrich Köerner, presidente ynuevo primer ejecutivo de Credit Suisse, han prometido que presentarán la reorganización del grupo el 27 de octubre, junto con los resultados del tercer trimestre. Sin embargo, los mercados quizá no tenganpaciencia. Hay en el ambiente, apunta el analista Juan Ignacio Crespo, la amenaza de «un momento Lehman Brothers», el banco cuya quiebra fue el de tonante de la Gran Recesión en 2008. El gran temor, claro, es a quién podría arrastrar Credit Suisse en sucaída y hasta dónde llegaría su alcance. Los desmentidos de los jefes del banco no tranquilizan, porque los rumores son falsos hasta que se niegan oficialmente como dice Taleb. Hay muchos precedentes. Cuando las barbas de un banco veas pelar y haya bonos sobre el atún de Mozambique por medio, entre otras cosas... ¡pues eso, mucho cuidado!

#### El trípode

farmacéutica.

#### Destrucción y ruina de Eur<mark>opa</mark>



Jorge Fernández Díaz

ecuerdo muybien estemes de octubre de 1962; comenzabael curso académico de mi 3º de bachillerato, y la radioytodos losperiódicos en sus portadas recogían la noticia de lo que ha pasado a la Historia como la «crisis de los misiles de Cuba». En casa oía amispadres hablar con gran preocupación acerca de la posibilidad de una guerra mundial entre «Rusia y los americanos», que conllevaría la entrada de Españaen ella por los acuerdos firmados sobre las bases militares norteamericanas en nuestro territorio.

Aladistanciade 60 años, yaconocemos muy bien lo sucedido y que efectivame nte el mundo contuvo e la liento cuando el presidente Kenne dy ordenó el bloque o naval a la isla de Cuba para impedir que siguiera llegando el material militar que el líder soviético Nikita Kruschev había decidido instalar en la isla para presionar a los estadounidenses a abandonar el Berlín occidental. Los buques de la Armada soviética y de la estadounidense se encontraron cara a cara en alta mar, y sus comandantes respectivos esperaron las órdenes del alto mando: retroceder los comunistas o seguir adelante y co-

menzar una guerranuclear. Lacausa fue el considerar la Casa Blanca como una «amenaza inaceptable para su seguridad nacional» la colocación de misiles balísticostan cercanosa su frontera en la zona. Sabemos que el teléfono rojo sonó sin parar y que la retirada le costó el cargo a Kruschev, destituido por el Comité Central del PCUS. ¿Alguien ha pensado cómo reaccionaría EEUU ahora, si México o Canadá se incorporaran a una «alianza militar defensiva» bajo tutela de China? Con el precedente de Cuba en el 62 no es difícil acertar la respuesta: la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial entre las dos superpotencias sería una absoluta realidad.

Pues eso viene haciendo con Rusia la OTAN -«alianza militar defensiva» frente a la URSS- en los últimos treinta años, desde que el 8 de diciembre de 1991 de sapareció la Unión Soviética: tratarla como un potencial enemigo y rodearla con bases militares. Incorporar Ucrania a la Alianza Atlántica sería para Rusia el equivalente para USA de que Hawai, Puerto Rico o Alaska se incorporaran aesa alianza militar controlada por China. Tenemos asumido que los rusos disponen de información controlada totalmente por el Kremlin, lo cual es evidente; pero se cree que en Occidente la libertad y la democracia garantizan una información libre y plural. Se puede ser ingenuo, pero no tonto ni tanto. El «deep state» está a punto de conseguir la ruina y destrucción de Europa ante el aplauso de la UE. Patético.

#### LA RAZÓN

© Copyright Audiovisual Española 20 00, S.A. Todos los Derechos Reservados, Queda prohibid a la reproducción, distribución, comunicación pública, intariamento o utilización comercial, total o parcial, de los contendos de esta publicación per qualquer esta tema o medio, si na autoria ación expresa y escrita del editor, includa suu tilización para hacer reseñes, recoglisaciones, restimenso e revista de apre nas con fines comerciales a las que el editor se opone expresa mente conforme a los astriculos 8 y 32 de las L.Pit. **Presidente:** Mauricio Casals

Director:

Director a djun Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez,

uenda

Adjunta al directo Carmen Morodo Delegacione Andalucía: José Lugo:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia Alicia Martí y Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa,
P. Navarro, C. Bernao,
E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín,
E. Montalbán, E. Sieteiglesias,
P. Odmez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemi Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). LA RAZÓN • Martes. 4 de octubre de 2022



Descubre este y otros proyectos en **repsol.com** 

4 956378

Llega la revista que te lo pone fácil

# Streaming



Con todas las novedades, programación y recomendaciones de tus series y pelis favoritas. La guía imprescindible para no perderte nada de las plataformas y cadenas de pago.

Los viernes **GRATIS** con



I.A RAZÓN • Martes. 4 de octubre de 2022

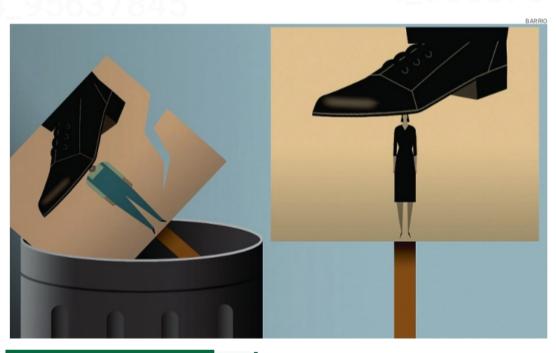

### Violencias y dudas



José Luis Requero

a en vigor la Ley Orgánica
10/2022, de6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad
sexual –para los amigos, la ley
del «sí essí»–, de duzco novedades, obviamente, pero en el meollo haypoco
cambio: sospechas y prejuicios del feminismo radical hacia el hombre, en el fondo un
paso más, y en otro ámbito, en la senda que
inició hace ya dieciocho años la ley de vio-

likicio nace y ancere.

En estos años no he dejado de preguntarme, por escrito ycon publicidad, si unas medidas que buscan proteger a la mujer no acabarán contribuyendo a más violencia sobre la mujer. Me basta confirmar este diagnésticono sólo elhecho del elevado número de agresiones sino, peor aún, de asesinatos de mujeres y un dato contundente más: la frecuencia con la que el agresor se suicida. Cuando un asesino concluyeas ísu criminen y no huye, ni esconde prue bas o teje coartadas, me preguntos i más que ante un arrebato no estaremos ante el biotipo del desesperado, alguien que no tiene na da que perder.

También se hadicho insistentemente que, hundido el paraíso socialista, esta ideología anda buscando otro argumento que le dé sentido, sustitutivo de la apolillada lucha de clases y lo hace –está en su código genético-fomentando enfrentamiento sentre quienes proclama opuestos y uno que le viene pintiparado es concebir el feminismo como una guerra entre hombres y mujeres. Lleva-

do de esa lógica de violencia, no extraña que acabe echando más leña al fuego y de argumentos apotenciales desesperados al indultar a mujeres que han sustraído – secuestrado– a los hijos a unos padres que tienen otorgada la custodia: a la mujer se le perdona el delito, al hombre no.

Pero laviolencia transformada en leyy auspicia da por ideologías radicales gobernantes sigue por otros derroteros, con el resultado

de hacer víctimas entre los más débiles. No me detendré en las víctimas de la legislación proaborto yeuta násica, ambos hitos clásicos en la cultura de la muerte. Me detengo ahora en la infancia como víctima venidera de todo lo que rodea, obsesiva mente, a las exualidad.

Sus manifestaciones son variadas.

Ahí están unos planes de estudios que, previa expropiación del derecho de los padres a educar asus hijos, parecenempeñados ensisto- obsesivamente no en dar la necesaria educación sexual, sino en iniciar a los menores enlas más variadas prácticas sexuales, planes diseñados por pedagogos obsesionados -sigo insistiendo- por hacer del sexola esencia y centro de cómo se forja una persona. Aunque se inyecten buenas dosis de buenismo no debe extrañar que se hagan cábalas con las recientes palabras de la ministra de Igualdad sobre la sexualida dinfantil y la pederastia, es precisamente ese contexto lo que lleva a temer un panorama de inturas generaciones dulcemente enviciadas, porque por las trochas morales por las que vamos quizás la hoy pederastia acabe encumbrada como una opción sexual más, aspirante a colocar su «P» en la lista LGTB y

tal y tal.

Y sin salirnos de la infancia y la sexualidad, ese violentar la mente y la conciencia infantil tiene su desarrollo no en un tratamiento ra-

cional de la disforia de sexo, sino -y sigo insistiendo- en un obsesivo sexualismo que intencionadamente fomenta que el sexo no existe sino que es una opción, inculcando desde pequeñito la duda de qué eres, si niño o niña, hombre o mujer; una duda que se inocula en años de inmadurez, cuando se inicia el desarrollo como persona y es más fácil confundiry retorcer el árbol que empie-

He hablado de hacer violencia en las conciencias infantiles por esos ped agogos obsesionados con el sexo, pero habría que matizar. No es que tras sus obsesiones toda esta banda -liderada por políticos- tenga planteamientos electorales, aunque no lo excluyo; tampoco significa neces ariamente-no lo excluyo tampoco-quelleven el cerebro en la entrepierna y no en lo más alto, en la cabeza, es más, esa ubicación anatómica explicaría sus pensamientos obsesivos, pero no hay que ser un águila para advertir algo más y ese algo más es el propósito deviolentar la conciencia de ser persona.

Tras la cosificación del feto -conglomerado de células-, tras el utilitarismo que ve inútil alenfermo o disminuido, tras concebir la
identidad sexual como un constructo voluntarista, tras el ensalzamiento del animalismo
o la propuesta parlamentaria -no es bromade hacer a los árboles sujetos de derechos,
no es dificil advertir el empeño por destruir
la idea y la conciencia de que lo somos, personas. Luego si, según la Constitución, los
derechos y liberta des fundam entalesson «de
la persona», y su dignidad es el fundam ento
del orden jurídico, pervertida la idea de persona fácil lo tendrá un tirano si logra que sus
súbditos duden de que son eso, personas.

José Luis Requero es magistrado.

### Biblioteca Harley-Davidson Sed buenos



Sabino Méndez

unca me he dedicado mucho a pensar
en contra de nada.
Incluso aquella siniciativas que me parecenerróneas opinoque acabarán
cayendo por sí mismas y lainevitable aflicción que mientras tanto
provocan poco podremos evitarla
dándole vueltas maniáticamente
en nuestras cabezas al asunto.

Prefiero siempre limitarme a señalar lastrituradoras contradicciones de las políticas humanas cuando se dan. Por ejemplo, entiendo perfectamente la irade los miles de pequeños comerciantes a quienes se amenaza conmultas suculentas si no instalan de su propio bolsillo una puerta decierre automático en su negocio mientras acudimos tranquilamente y sin rechistar al mundial de Qatar que se desarrollará en estadios climatizados a cielo abierto.

¿Cómo pretendemos que con

esas iniciativas se tome en serio el ahorro y el ecologismo institucional? La desproporción entre una huella de carbono y la otra es tan brutal que parece como si se quisiera descargar precisame nte todo el fantasma de la culpa y la mala conciencia que provoca una cosa en los más débiles e indefensos de laotra. Labondad bajo amenaza de multa no tiene valor. Esas arbitrariedade salientan desconfianza en lo administrativo y, lo que es pe or, desacreditan de rebote frente a las gentes un tema tan importante como el ecologismo. Es enese momento cuando uno, desconfiado, se pone a hacer números y descubre que, contando gastos de com-bustible, capacidadde carga, tiempo de trayecto y número de mercancíatrasladadaen unmismo viaje, los famosos productos de proximidad que tan cuquis nos resultan contaminan proporcional-mente cada uno mucho más que un feo y oxidado contenedor traído

Y entonces por mucho que a mí me gusten también los productos de proximidad (sontan monos) no me queda más remedio que hacer el papel del hurgón impertinente y traer las malas noticias. ¿En serio me quieren hacer creer que no había otramanera de ahorrar energía que emprenderla con las puertas de las tiendas? ▶Golpe estratégico en el 23. Génova renovará liderazgos y mensajes tras las municipales para ajustarlos al modelo del partido en Galicia

### Feijóo llevará «al centro» <del>al PP vasco y al catalán</del>

Carmen Morodo. MADRID

ueda medio año para las elecciones autonómicas y municipale s, pero en el PP están ya preparando el golpe estratégico que quieren imponer en el PP vasco y en el PP catalán. Una renovación del liderazgo, «para ajustarlo al perfil de Feijóo, tomando el modelo gallego», y una renovación también en el discurso político, para «centrar las siglas y moderarlas», sin que esto suponga -precisan las fuentes consultadas, como escudo ante posibles críticas – «renunciar a los principios básicos en la defensa de la soberanía nacionaly del modelo territorial que recoge la Constitución».

Constitución».

Pero Génova quiere hacer importantes ajustes en la imagen que tiene el partido en estos dos territorios, renovarse y abrir una nueva etapa con respecto a algunos condicionantes del pasado que creen que están «fuera de la realidad política y social actual». «Hay que encontrar ese punto de equilibrio, igualque hemos hecho en Galicia, entre ser un partido nacional y mostrar sensibilidad a las circunstancias y a lo que demanda el electorado del centro derecha. Todo está en una evolución permanente, sin que esto suponga dejaciónenel apoyo a las víctimas del terrorismo o al a unidad nacional», insisten en la cúpula popular.

La idea en la que trabajan va más en la dirección de suavizar «sus formas y limar aristas». Alberto Núñez Feijóo tiene «buena pegada» tanto en el País Vasco como en Cataluña, y él llevará el peso de un plancon el que aspiran a ocupar cada vez más presencia, «romper tabúes» heredados y «reconciliarse» con un electorado «que no ha entendido algunas de nuestras últimas decisiones». Este giro en la dirección del PP

Este giro en la dirección del PP vascoy catalán seconcretará después de las elecciones municipales. El PP sabe que tendrá un cosle, por la respuesta de algunos sectorespróximos al partidoy que onos han marcado la estrategia en ctapas anteriores». Pero esta dirección presume de no dejarse dirigir ni por las líneas editoriales

de «algunos medios de comunicación» ni por lo que hagan otras fuerzas, en referencia a Vox. En todo caso, hasta las elecciones municipales Génova no quiere abrirse nuevos frentes que distraigan «las energías». Están convencidos de que un mapa «teñido de azul», como ocurrió en el 95, será la antelasade un Gobierno de Feijóo después de las próximas elecciones generales. Y la dirección nacional ylas direcciones autonómicas trabajan en los estudios cualitativos demoscópicos para probar nombres y elegira loscandidatos con más posibilidades electorales.

Después de mayo ejecutarán la reordenación oficial en Cataluña yen el País Vasco, yhasta entonces se impondrá desde Madrid un discurso y una estrategia acorde con al do Foijóo.

En esta dirección se quejan de que han recibido una herencia «con poco banquillo» y unas estructuras territoriales en estas dos comunidades autónomas debilitadas y hundidas en el pesimismo. Dar la vuelta a esta situación es emuy difícil», pero la primera meta que se marcan es mejoraren las municipales en Cataluña.

«Si se parte del suelo», comentan, «siempre hay margen para



subir, y para ganar tiempo hasta que el tirón de un Gobierno de Feijóo pueda servir para hacer-

El PP da por descontado que el PSC puede mejorar en Cataluña acosta delaruptura independen tista, y, «sotto voce», en el partido hay voces que admiten que la po-lítico de Redro Séncher, hayyudo

do a hacer que los soberanistas profundicen en una crisisque les está dejando fuera de juegoy que ha terminado de enterrar el «procés». Oficialmente, no obstante, el PP no se mueve de recitar el mensaje del alto coste que está pagando Sánchez por sostenerse en Moncloa, si bien bajo cuerda se escucha reconocer que la mesa bilateral de diálogo ha sido un engaño para ERC. «El precio de

El PSOE aspira a crecer en Cataluña por la crisis de ERC y Junts, pero teme por el País Vasco

los indultos es alto, pero incluso se han vuelto en contra de Junqueras». Ante esta posible mejoría del PSC en Cataluña el PP contrapone sus aspiraciones a compensarla con Andalucía y con la subida en otros bastiones de la izquierda, como Castilla-La Mancha v Extre madura, También en Valencia, donde la presión del PP explica el movimiento del presidente de la Generalitat, Ximo

za con el PNV <mark>en la que el apoyo</mark>

En el PSE su<mark>ben las presiones</mark> sobre el PNV para que evite el acercamiento al PP. Pero el presi-dente del partido, Andoni Ortu-zar, ya anunció hacedos semanas que se entre vistará próximamente con Feijóo.

Puig, para liberarse del yugo de Moncloayentrar en el debate de los impuestos a fin de contener, en la medida de lo posible, los daños de la política de Moncloa.

Las expectativas del PSOE en Cataluña no coinciden con las que tienen en el País Vasco. Los socialistas ternen allí el «efecto Sánchos» y el coste de um eliente con la RNV en contra la RNV en contra la reconstante de la reconstante de la RNV en contra la RNV en contra la reconstante de la reconstante de la RNV en contra la RNV en cont

ofrecido a los nacionalistas vas-cos, para garantizar la estabilidad, amenaza con ser una inversión a fondo perdido.

«Comb<mark>inación</mark> de ideo<mark>logía</mark> y realidad»

El líder del PP, Alberto Núñez Fei óo, aseguró ayer que hay que «recuperar la centrali-dad» porque «la política es la combinación de ideología **y realidad** » y acusó al **jefe del** Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «romper el canal de comunicación» entre Gobierno y oposición.

«Tengo que decir que no
tengo ninguna información ni de la Cumbre de
la OTAN, ri de la guerra
y cómo nos impacta, ni
del conflicto que
mantenenos con
Argelia como conse-Argelia co<mark>mo conse-</mark> cuencia de **nuestro giro** de la polít<mark>ica exterior e</mark>n el Magreb», apuntó Feijóo durante su intervención en Cáceres en el XXV Congreso de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar. En medio de la crisis en el gética que viven España y Europa, acrecenta<mark>da por la</mark> guerra, el j**efe de la** oposición calificó de «cataclismo» la actua-ción con Marruecos y Argelia.

El presidente d**el PP,** Alberto Núñez **Feijóo** ayer en Cácere

Opinión

#### Los garbanzos negros

Toni Bolaño

in Euskadi yCataluña no se pue de gobernar España. Los populares saben que son sus dos garbanzosnegros. Lasúltimaselec fueron más que mal. En el País Vasco solo dos diputados, los otros dos de Ciudadanos, yen Cataluña solotres, de los que dos no militaban en el partido. Es más, Eva Parera fundó otro partido mientras era diputada del PP. Nadie le dijoni una palabray dimitió cuando quiso.

Ahora con Feijóo el cuento está cambiando. Las encuestas le sonríen, pero sigue sin encontrar reemplazo para los garbanzos ne-gros. En Álava, las encuestas sitúan al PP como primera fuerza en unas generales. No es poca cosa porque hoy los populares solo tienen un diputado en la cá-mara baja. En Cataluña, las cosas

no van a mejor. El experimento de Cayetana Álvarez de Toledo fue un fiasco, tanto como atarse una piedra al cuello y saltar al mar. Los populares se quedaron con dos míseros diputados, y uno, Cayetana, pasa olímpicamente de la tierra que le sirvió de trampolín para llegar al Congreso de los Diputados.

Ahora no hay elecciones en las dos comunidades, pero las muni-cip ales serán un buen baremo. El PP, como en el resto de España, está en alza. No conseguirá grandes éxitos, pero situarse en los niveles de antes de 2015, en los comicios locales, le daría la fuerza ne cesaria paramejorar sus números en las autonómicas, y volver a jugar una partida de la que fue

expulsado en 2019.

El mapa popular en los municipios vascos y catalanes es sombrío. La joya de la corona fue Ba-dalona. Xavier García Albiol logró ser alcalde, pero fue de rribado por una coalición de partidos, de todos los partidos. Las encuestas le colocan al borde de la mayoría absoluta, la necesita si quiere gobernar, y el hundimiento de Ciudadanos que sin concejales le robabaunosvotosfundamentales y con Voxsin posibilidades de entrar, lopuede conseguir. Es el único éxito que los populares pueden llevarse a la boca.

Pontons, toda una tradición de alcalde popular al frente, y Gime-

nells i Pla de la Font, que comparte con el PSC, son el único botín tras la pérdida de Castelldefels donde obtendrén buennesu. pero la alcaldía queda lejos.

Por tanto, el PP debe centrarse en Barcelona. Todavía no tiene candidato, y no hay dirigente en el partido.

. Alejandro Femández, el presidente del PP de Cataluña, es un buen parlamentario, pero no ha sabido gobernar un partido que entró en sucesivos remolinos que lo han dejado noqueado. Pero, parece que Feijóo no lo encuentra. A siete meses de las munici-pales los populares no tienen al-caldable. Ni siquiera hay un candidato que despunte, a pesar de que las encuestas les dan margen de recuperación. El espacio electoral del centro derecha no independentista tiene hoy ocho concejales en la capital catalana. Ciudadanos avanza a su desaparición, Vox no entra en el con lation, vox no come constant en constant corio según las encuestas y Valents, el partido de la antigua diputada popular Eva Parera que es el sucesor del experimento de

#### El PP necesita situarse en los niveles de antes de 2015 en Cataluña

Manuel Valls, no parece que cuen-te para el futuro. O sea, el terreno de juego del PP es amplio y con el complejo mapa político de Barce-lona se podría erigir en árbitro para elegir alcalde, algo impensa-ble en los populares desde la mar-cha de Alberto Fernández que legá a tener, cio al dato, puese llegó a tener, ojo al dato, nueve concejales en la Ciudad Condal.

En esto anda Feijóo, en encontrar los recambios que capitalicen el pulso electoral popular. De mo-mento, no los tiene y en breve empezarán las prisas, y en época de tribulaciones las prisas son malas consejeras. No se trata de cambiar ni al líder del Partido Popular vasco, Carlos Iturgaiz ni al dez, para eso hay tiempo, aunque en Cataluña aclara las cosas no vendría mal por la gangrena que afecta al independentismo y la inestabilidad permanente puede inestabilidad permanente pue llevar a elecciones en cualquier momento, pero tener cabeza de cartel en Barcelona empieza a ser urgente.

Sin prisas, pero sin pausas.



### Podemos fuerza otra negociac<mark>ión «in extremis</mark>» por los Presupuestos

Moncloa aprobará hoy las cuentas. La ley de Familias avanza, mientras Vivienda sigue encallada

Rocío Esteban. MADRID

Las últimas cuentas de l Gobierno de coalición volverán a llevar el sello de la negociación hasta el último minuto. PSUE y Unidas Podemos redoblaron ayer la sconversaciones hasta última hora de la noche para alumbrar el acuerdo en Moncloa sobre los Presupuestos Generales del Estado para llevar hoy al Consejo de Ministros, a pesar de que la reforma fiscal anunciada por Moncloala pasada semana, desenredaba el camino para el «ok», despejaba las dudas sobre el pacto entre ambos y garantizaba la confianza para llevar

a término la legislatura. El patrón volvió a repetirse y a sonar a la misma música que en 2020 y 2021. Podemos apurabalos plazos de la negociación paracon-vencer a los socialistas de exigenciasquellevan en la mesaencalladas durante meses. Mientras, en el PSOE la sensación era de tranquilidady el mensaje que se transmitía era que el acuerdo con su socio estaba prácticamente cerra-do, a falta de algunos «flecos». «Será en breve», secundaban en Ferraz, tratando de minimizar el igo que ll'egaba con minut de antelación en el cuartel general morado, desde donde se alentaba auna «larganegociación», aunque sí se reconocían «avances»

Es la última negociación y la más comprometida, después de dos pre supuestos dedicados a la recuperación económica por lapandemia provocada por el coronavirus. Ambos partidos tienen claro que de estas cuentas puede depender

la reedición del gobierno de coalición-sobre todo con unas encuestas poco favorecedoras por delante-. En Podemostienen la sensación de que deben ser los presupuestos más sociales, para conseguir ese fin. La bandera social, que busca siempre liderar los de Ione Belarra es su máxima de cara a presentar ante el electorado en futuros mítines para las elecciones autonómicas y municipales. Plazas donde, señalan en el cuartel morado, se juegan a nivel nacional.

Las últimas 24 horas estuvieron marcadas por lapugna y la tensión quería finiquitar en los Presupuestos. Los principales obstáculos en la negociación -y que son especialmente conflictivos- son la ley de Vivienda -completamente atascada-, «leymordaza» eimpulsar la ley de Familias, que según fuentes de la negociación, ayer se produjeron avances en línea con las demandas de Derechos Sociales; ampliar prestaciones para la

El PSOE descarta un «superdomingo»

▶PSOE y Unidas Podemos quieren llevar a término esta legislatura. Ni en el partido mayoritario, ni en el minoritario se juega -a día de hoy-con la posibilidad de un adelanto electoral. Los socialistas zanjaron ayer la opción de un «superdomingo» electoral, un adelanto coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo. «Presupuestos cuando tocan, elecciones cuando tocan», aseguró el secretario de Organización del PSOE. Los morados creen que Sanchez no busca este escenario, sobre t<mark>odo</mark> por la presidencia europea que le corres-ponde a España d<mark>esd</mark>e

Pedro Sánchez se <mark>reunió ayer</mark> con representa<mark>ntes de las</mark> camareras de piso, e<mark>n Mallorc</mark>a

crianza y un nuevo permiso de cuidados. Mientras, se rebajan las críticas alaumento de presupues-to en la partida de Defensa, aun-que siguen advirtiendo de la necesidad de un aumento en inversión social. Ante estos cho-ques, desde el PSOE se evidenciaba distancia. «En breve vamos a presentar los presupuestos gene-rales del Estado. En tiempo y forma. Presupuestos cuando toca», zanjaba el secretario de organiza-ción del PSOE, Santos Cerdán. También aprovechó para avisar a sus socios sobre el frente en Defensa. «El PSOE y en este caso el presidente cumplimos los compromisos, siempre los vamos a cumplir», avisó.

Las discrepancias Si bien había más cercanía en avanzar hacia una ley de Familias, Vivienda vuelve al punto del partida. El desbloqueo para ésta, se-gún fuentes de las negociaciones, podría lle gar en forma de reunión al más alto nivel, entre el presiden-te del Gobierno, Pedro Sánchezy la vicepresidenta Yolanda Díaz a primerahorade lamañanade hoy, como ya ocurrió hace unaño, a unque al cierre de esta edición no estaba cerrada esta previsión y en el equipo negociador de Unidas

Podemos eran más pesimistas. Esta leyllevatres años discutién doseya pesar de estar aprobadaen Consejo de Ministros, sigue blo-queada. Fue condición indispen-sable para aprobar los Presupuestos de 2020 y 2021 y lleva ahora ochomeses paralizadaen sutrámi-

te parlamentario en el Congreso, tras que los morados registraran 55 enmiendas, que en el PSOE rechazan al entender que la norma ya habíasido pactada en el Gobierno. Así, cierran la puerta a cualquier cambio, mientras que los mora dos piden regular el alquiler paratodos los propietarios, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables y aumentar el parque de vivienda pública con la Sareb. Ayer se pedía «voluntad política», en palabras del portavoz Pablo Fernández, para desbloque ar esta leyys e insistía en que es una de sus prioridades. «Es estratégica para el país», abundaba En privado, en la dirección se re conoce el debate existente a aprobar unosnuevospresupuestossinlaley de Vivienda, y del coste electoral que supone para ello el retraso de la ley, a un año y medio vistas las elecciones. «Hasta el último momento vamos a seguir reiterando que es urgente», aseguran. Otras leyes como laley de Segurida d Ciudadana, siguen pendientes, aunque tiene más facilidades para desbloque arse vía Congreso.





### Junts lanza dividido su boicot <u>para romper el Govern con ERC</u>

Aragonès desdeña la última propuesta posconvergente, que consultará a 6.465 militantes este jueves y viernes

Cristina Rubio. BARCELONA

Órdago lanzado: 6.465 militantes posconvergentes decidirán si rompen el Govern de la Generalitat con Esquerra y certifican el cisma político en Cataluña, o bien si continúan en el poder. «¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Cataluña?» es la preguntaque el partido realizará asus bases entre el jueves y el viernes en una consulta telemática que llega con el Ejecutivo roto y tras una cruda guerra que ha dejado al independentismo agonizando de nuevo.

La consulta será binaria -de «sí», «no» o en blanco- y Junts dice que aplicará el resultado sea cual sea la diferencia, aunque gane una de las dos opciones por lamínima. Es decir, Junts podría llegar a abandonar el Palau de la Generalitat por un puñado de votos de su militancia. «Se remos consecuentes», asecuran.

aseguran.

La gran incógnita es saber hacia dónde se decantará el partido. Su secretario general, Jordi Turull, dará a conocer su posición a los afiliados en las próximas horas, igual que se espera de Laura Borràs, aunque en público trató de hacerciertos equilibrismos: culpó a ERC de la consulta interna de Junts e incluso evidenció las grandes diferencias entre ambos partidos, aunque dejó la puerta entre abierta a un hipotético pacto-que parece casi imposible- silo hubiese con Aragonès.

se con Aragonès.

En este sentido, Junts afronta dividido una decisión que marcará su Historia: la crisis ha abierto

en canal ala posconvergencia, una formación con varias corrientes contrapuestas y con Carles Puigdemonty su influencia desde la sombra. A grandes rasgos, los afines a Borràs y al ex president defienden los planteamientos más radicales deromper de inmediato el Govem, mientras que los alcaldes y consejeros de Junts apuestan por la continuidad en el Ejecutivo. Por ejemplo, ayer el diputado Jaume Alonso-Cuevillas—muy cercano a la ex presidenta del Parlament—ya anunció que apuesta por la ruptura A mientras que la consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, formalizó su militancia para así defender la continuidad del Ejecutivo de coa-

lición entre Esquerray Junts.
Todo después de un fin de semana fallido, en el que fracasó cualquier intento de acuerdo de un independentismo que parece destinado a la ruptura definitiva. Junts remitió la noche del domingo una última propuesta a Pere «¿Quieres que JxCat siga formando parte del Govern?» es la pregunta a la militancia

El partido de Borràs y Turull pide foco para Puigdemont y que diputados suyos estén en la mesa Borràs, Turull y dirigentes de Junts antes de la ejecutiva

Aragonès en la que reculaba y retiraba la exigencia de restituir al ex vicepresidente Jordi Puigneró paratratarde limarasperezas. Una rebaja rechazada por el president y su entorno, que la tildan de poco seria. Los posconvergentes también matizaron otra de sus reclamaciones: pedían que diputados de su grupo parlamentario—como Borràs o Albert Batet, por ejemplo, aunque no especificaban nombres—pudieran sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno. Demandas que se toparon con otro portazo de Esquerra.

Fuentes de Presidencia explicaron a Europa Press que a última hora de la noche del domingo Junts envió «un mensaje de texto, breve y genérico» modificando algunos aspectos del documento, pero critican que no era una propuesta elaborada como la que mandaron los posconvergente sel viemes, sino que se limitaba a un mensaje de Whatsapp.

En cambio, desdela posconvergencia el discurso es el contrario: «Por parte de Junts, hay una serie de renuncias», resumió ayer Turull señalando a los republicanos y achacándoles la falta de acuerdo.

Cabe recordar que los posconvergentes trasladaron el viernes un mandato a Aragonès con sus exigencias: constituir el «Estado mayor del procés» con un papel central del Consejo por la República de Carles Puigdemont y activarlo antes del 15 de noviembre; un frente común entre Esquerray Junts en el Congreso y la apuesta decidida por la autodeterminación y la amnistía en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, además de la menciona da restitución de Puigneró apenas tres días después del cese fulminante por parte del president.

En esta guerra abierta por el poder también aparecen en el horizonte las elecciones municipales
de primavera del año que viene.
Los alcaldes de junts no quieren
rompercon el Govemyafrontarla
larga campaña electoral que se
avecina desde la oposición y sin
los recursos económicosy mediáticos que garantiza el Ejecutivo.
«Dije que una de las condiciones
básicas es que no nos peleemos y
que hayaacuerdo, no solo acuerdo
interno en Junts. No quiero pelearme con ERC, estamos cometiendo
un error y no creo que sea bueno
lo que estamos haciendo», resumió ayer el exalcalde Xavier Trias,
quien sopesa si presentarse en
Barcelona.

### El PSOE se opone a garanti<mark>zar al</mark> CNI en Cataluña y el País V<del>asco</del>

Los socialistas rechazan una iniciativa para mantener la presencia de los agentes

Javier Gallego. MADRID

El Centro Nacional de Inteligencia lleva prácticamente toda esta legislatura envuelto en la polémica por las decisiones del actual Gobiemo. Yla polémica parece lejos de evaporarse: ayer se votó en el Congreso una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a «garantizar la presencia del personal» del CNI «en todo el territorio nacional», una iniciativa impulsada por Vox y enmendada por el PP que buscaba medir el compromiso del Gobierno con mantener al CNI en Cataluña, el País Vasco y Navarra después de que haya trascendido que se ha retirado a agentes de esas tres autonomías. Sin embargo, el PSOE votó en contra de la PNI., que contó con el apoyo de PP, Voxy Ciudadanos.

El diputado socialista José Antonio Rodríguez, en una intervención bastante crispada enfrentándose a Vox y atribuyendo al PSOE la derrota de ETA, quiso relativizar la retiradade agentes del CNI aduciendo que el propio organismo «tiene las facultades necesarias para hacer lo que tenga que hacer en el territorio que lo tenga que hacer», aunque reconociendo que ha habido movimientos de efectivos: eso sí, matizó que obedecen a «cuestiones técnicas» y funciones que «setienen que ir abitrando en función de la logística que se necesite». Los argumentos, sin embargo, tampoco deshacen las sospechas que se han disparado porque la retirada de los agentes se ha producido en dos autonomías sensibles para la seguridad de España (por ETA o el «procés»), pero que están goberna dasporlos socios del Gobierno. Es decir, todo podría obedecer a una concesión del ejecutivo nacional a Esquerra, PNV y Bil du.

El diputado del PP, JunAntonio Callejas, acusó al Gobie**mosocia**lista de situar durante esta legislatura al CNI en el ojo del **huracán**: «Si hay una institución del **Estado**  que se ha intentado desestabilizar desde la llegada de Sánchez a Moncloa es el CNI». Además, recordó hasta cinco episodios que lo atestiguan, a su juicio: la colocación de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia; la revelación por parte del Gobiemo de «brechas de seguridad» en los teléfonos móviles de los ministros y de Pedro Sánchez; la destitución «arbitra-ria» de la exdirectora Paz Esteban; la retirada de agentes del CNI de Cataluña y el País Vasco; y, el «intento» que prevé la ley deinformación clasificada de «desgajar del organigrama del CNI a la autoridad nacional para la información clasificada».

En las filas populares consideranungrave error elvoto delPSOE porque la PNL inicialmente estaba redactada por Vox, pero fue corre-gida con una enmienda de los populares que ha dejado un texto con «sentido de Estado». La enmienda mente, el texto de Vox instaba al Gobiernoa «restablecer la presencia habitual de los componentes del Centro Nacional de Inteligencia en las regiones vascas, navarra y catalana»; en cambio, el PP enmendó ese redactado para que quede de la siguiente manera: «Garantizar la presencia del personaldel Centro Nacional de Inteligencia en todo el territorio nacional», tal y como estipula la propia Lev. Este cambio hacía mucho más asequible el voto del PSOE a ojos de los populares, pero los socialistas también quisieron mantener su voto en contra.

La iniciativa se votó en la Comi-

sión Mixta de Seguridad Nacional, desarrollada en el Congreso y de la que forman parte diputados y senadores. Eldiputado de Vox Luis Gestoso criticó duramente la retirada de agentes del CNI del País Vasco cuando «ETA todavía sigue existiendo» porque «no ha entregado las armas» ni tampoco «ha indicado dónde están los zulos ni ha ayudado a esclarecer sus crímenes» que todavía siguen sin re solver (379) ni ha entregado una listacon los criminales. «Suscomestán siendo blanqueados por la izquierda», afirmó. Por todo ello, a su juicio, es un «insulto» a España «retirar el CNI» ya que «es consagrar la libre actividad de estos delincuentes». «Exigimos que se restablezca a los miembros del CNI en Cataluña porque la amenaza de los separatistas es mas fuerte que nunca», añadió.

La PNL tenía tambié nun segundo punto que instaba al Gobiemo a convocar la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia.



#### El Congreso rechaza destinar un 1% del PIB a la despoblación

**J. G.** MADRID

La España Vaciada copó ayer protagonismo en el Congreso con la votación de una propuesta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, para que se destine el 1 % del PIB (en torno a 12.000 millones de euros ) a crear un programa específico que combata los problemas de despoblación en nuestro país. Sin embargo, el texto quedó rechazado por 17 votos en contra. Tan solo concitó el apoyo de dos parlamentarios y 16 abstencio nes

En concreto, tanto el PSOE como el PP coincidieron en el voto en contra por falta de «concreción» y porque consideraron que ya hay mecanismos de financiación para luchar contra la despoblación. La iniciativa suponía triplicar el dinero que el Ejecutivo prevé cada año para hacer frente al reto demográfico y pretendía que el Gobiemo destinara un paquete de financiación «estable». Y es que según recogía la propuesta,

citando un informe del Banco de España, actualmente en España, un 42% de los pueblos están en

riesgo de desaparición (3.403).

La propuesta se debatió en el Congreso, en el marco de la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para la Coordinación y Seguimiento de la estrategia española de los Objetivos de Desamollo Sostenible (ODS). Lasenadora socialista Rosa María Aldea subrayó que el programa específico de lucha contra la despoblación planteado es «indeterminado». Del

la idiosincrasia de los diferentes territorios españoles, reclamó tener en cuenta las iniciativas ya realizadas para luchar contra la población, alegando que es un problema que «por fin» esparte de la agenda política. El senador del PP Francisco Ca-

El senador del PP Francisco Cañizares recalcó que a la proposición no de ley de Teruel Existe le falta «concreción» y criticó que Guitarte «sostenga» al Gobiemo de Sánchez, «que está atacando al ámbito rural».

### «Mikel Antza» seguirá en libertad: jel juez no ve riesgo de fuga

Rechaza acordar su prisión por el atentado de Santa Pola, como pedían las víctimas



#### Ricardo Coarasa. MADRID

El exdirigente de ETA Mikel Albi-su, «Mikel Antza», seguirá en libertad. Tras dos compare cencias ju-diciales en apenas diez meses por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Gregorio Or-dóñez y Miguel Angel Blanco como integrante de la cúpula etarra en el momento de los hechos, ayer había sido citado (por vileoconferencia desde los juzgados de San Sebastián) por el juez Manuel García Castellón en relación al atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) que en agosto de 2002 causó dos víctimas mortales, una de ellas una niña de seis años.

Estavez, Dignidady Justicia (DyJ) y Asociación Víctimas del Terrorisy Asociación Victimas del Terroris-mo (AVT) sí solicitaron su ingreso en prisión provisional-que no res-paldó el fiscal Vicente González Mota-, pero el instructor rebajó e sa petición al no apreciar ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Final-

mente, «Mikel Antza» y el también exjefe de ETA Ramón Sagarzazu, «Ramontxu», mantienen su situación de libertad, aunque el prime-ro no puede salir de España, se le retira el pasaporte y debe compa-recer mensual mente en el juzgado. Ae fectos prácticos, esas cautelares resultan irrelevantes pues Mikel Albisu ya tenía prohibido salir del país por el propio García Castellón desde el pasado julio (en la investi-

García Castellón le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada mes en el juzgado

Sagarzazu niega que dirigiese el «aparato internacional» en el momento del atentado

gación por el asesinato de Miguel Angel Blanco, cuando además le impuso la ebligación de acudir al juzgadocada 15 días) y desde antes (en diciembre del pasado año) por

(en diciembre del pasado año) por el también magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal (en la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez).

Respecto de Ramón Sagarzazu, el instructor le conmina únicamente a designar un domicilio donde pueda ser localizado.

«MikelArtza», exjefe del «aparatopolítico» de ETAy Sagarzazu, que

topolítico» de ETA y Sagarzazu, que supuesiamenteestuvoalfrentede

área internacional de la organiza-ción, comparecieron en el marco de la investigación a seis exjefes Polaen el que el 4 de agosto de 2002 fueron asesinados la menor Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Galle-go, de 57 años, que esperaba el au-tobús junto al cuartel cuando se

produjo el estallido. En su resolución, el juez señala que Mikel Albisu está localizado, posee arraigo en España y no es previsible que vaya a huir (no lo ha Así quedó el coche bomba utilizado en el atentado. A la dcha.Sagarzazu y «Mikel Antza»

hecho en las otras dos causas en las que está investigado desde hace meses). Respecto a la posible destrucción de pruebas, sostiene que hantranscurrido yamás de 20 años desde los hechos investigados, por lo que no esprevisible que

vaya a suceder. Y en cuanto a que pueda volver a delinquir, dice que ahora no existe dicho riesgo «ante la disolución de la organización

La decisión judicial se produjo tras las comparecencias telemáticas de ambos y de otros dos investigado. Pero solo uno, el propio Sagarzazu, declaró finalmente (aunque únicamente a preguntas de su abogado, del juez y del fiscal González Mota). Lo hizo para ne-gar cualquier responsabilidad en

el atentado, además de hacer hincapié en que fue condenado en Francia como militante de ETA, desvinculándose de la supuesta dirección del «aparato internacional» de la banda terrorista.

«Mikel Antza», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica (estos dos últimos desde prisión, esgrimien do su defensa que Francia no acordó su entrega por estos hechos) se a cogieron a su dere cho a no declarar, mientras que las comparecencias de María Soledad Iparraguirre, «Anboto» (por problemas en el traslado entre centros penitenciarios), y Juan Antonio Olarra Guridi (que cumple condena en el centro penitenciario francés de Lannemezan y no fue citado ayerfinalmente) no se llevaron a cabo.

Todos ellos, según un extenso informe de la Guardia Civil de más de 300 folios que ya tiene en sus manos García Castellón, ordenaron el atentado como integrantes del comité ejecutivo etarra, del que supuestamente formaban

parte entonces.

Según fuentes jurídicas, los abogados de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Vanessa Santiago, expusie ron que sí existe «un riesgo real de huida» de «Mikel Antza» v Sagarzazu. Enel caso del primero, por la «experiencia» que acu-

muló durante los años en los que desarrolló su labor de «organizador del comité de refugiados y deportados» etarras huidos de la Justicia ysu ampliared decontactos en el extranjero. Un

riesgo de fuga que también contempla el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, que refrendó sin éxito la medida cautelar de privación de libertad.

En su informe, la Guardia Civil concluye que los seis exdirigentes etarras investigados participamo en «lade cisión yfacilitación de medios» para cometer la acción criminal. Teniendo en cuenta la estruces «bastante improbable» que el «comando Argala» decidiese atentar por su cuenta sin que medias e «una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas». Asimismo, mantiene que al disponer la Zuba de «suficiente capacidad de mando», pudieron «haber evitado el desenlace» y su «terrible resultado».



#### ...y más



La grancruz sobre la basílica del Valle de los Caídos, donde se encuentran las criptas en las que hay miles de enterrados de ambos bandos

#### Andrés Bartolomé. MADRID

Tras intentarlo en su momento, quince familias vuelven a reclamar que los restos de sus antepasados sean enterrados en el Valle de los Caídos. Ante la imposibili-

dad de lograr éxito hace décadas, ahora pretenden que se les busque en los mismos campos de batalladonde cayeron sus deudos. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) va a pedirlo «legalmente» en su nom-bre a la Secretaría de Estado de Memoria De mocrática, según ha abido LARAZÓN, al amparo de

la nueva Leyde Memoria. La ADVC cuentacon un listado de 1.400 familias que reclamaron ese último destino para los suyos, aunque los directamente interedos son «solo de momento» de la provincia de Salamanca. Fuen-tes de la entidad explican que «do-cumentando todos los traslados al Valle» comprobaron que «Sala-manca fue donde en su día mejor se portó el Gobierno Civil, y más taxativa y exhaustivamente hizo las averiguaciones con las familias», pero «nos encontramos con documentos en los que estas daban su visto bueno y luego miras en el Valle y resulta que no están allí. Entre otras cosas porque muchas familias se agarraron a eso

Memoria Histórica

### Quince familias piden enterrar a sus «caídos» en el Valle

De 808 reclamaciones que hubo en su día en Salamanca solo se atendieron 202. Hay contabilizadas 1.400 peticiones

como un davo ardiendo: "No sa-bemos dónde está, vamos a decir que lo lleven al Valle y así lo buscan", perono lo hicierono no se les

pudo encontrar». Por este motivo, la ADVC va a hacer la solicitud al Ministerio de la Presidencia, «ya que si eldeseo de otras familias está primando por encima de cualquier otro, pues que estas también sean tenidas en cuenta, se destinen partidas presupuestarias y que aso-ciaciones especializadas se encarguen de exhumarlos, iden-tificarlos por medios forenses y moverlos al Valle». Alguna familia«sehaemocionado, porque 70 años después, en cinco de esos quince casos, aún hay hijos de aquellos caídos "desaparecidos", que por cuestiones obvias ron-dan hoy los 85 y 90 años. Hay quienes se han quitado de en medio pero otros están de acuer-

do y han dicho que adelante». El origen de todo se remonta a las prospecciones que en 1952 y 1958 llevó a cabo el Gobierno Civil de Salamanca en cada uno de los pueblos de la provincia, incluyendo la capital, para localizar de

De aquellos «desaparecidos», en cinco casos hay hijos que hoy rondan los 85-90 años

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) les representa de forma legal

modo fidedigno a aquellas familias que «hubieran tenido la des-gracia de perder a alguno de sus seres queridos» enla Guerra Civil, «fuera cual fuera el bando en el que combatieron y dándoles la oportunidada cada una paratrasladar los restos de sus caídos al Valle de los Caídos», explican desde la ADVC.

EN 1952 fueron 1.286 las familias que respondieron al ofreci-miento, de las cuales 730 lo hicieron afirmativamente. Seis años después fueron 574 las que dieron coincidentes con las de 1952, aseguran las mismas fuentes.

«Hay que tener en cuenta que del resto de las familias muchas dijeron que no, pero otras muchas no expresaron su decisión ni en un sentido ni e notro porque en gran parte no pudieron ser localizadosa pesar del encomiable empeño puesto por el entoncesgobemador civil de la provincia, y de los anuncios insertados en la prensa local y los repetidos bandos dados a conocer en cada uno de los ayuntamientos» con ese objetivo.

Una gran mayoría de quienes se hicieron eco del ofrecimiento de las autoridades de Salamanca «vieron una oportunidad difícilmente rechazable para que se pudiera buscar los restos de sus familiares que yacían desde la guerra en lugares desconocidos de toda España. De este modo, y gracias a la construcción del Valle de los Caídos se pudo localizar a un número importante de aquellos fallecidos, una vez más, recalcamos, de uno y otro bando, que se encontraban enterrados en los mismoscampos de batalla don de en su día encontraron la muerte». Sin embargo, «y es esta una circunstancia muy poco comentada, porque no interesa», lamentan desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, «no se pudo satisfacer los deseos de todas las familias, ni mucho menos». En sus indagaciones, la ADVC ha «examinado minuciosamente la documentación primaria generada en su día por el Gobiemo Civil de Salamanca», que consta de «varios miles de documentos», v ha obtenido «unas conclusiones verdaderamente llamativas: de 808 peticio-

nes de traslado al Valle de salman-tinos fallecidos a consecuencia de la contiend a tan solo se satisfacieron en su día 202 de ellas».

En la entidad, dicen, «nos preguntamos el porqué de este hechocuando eramás que evidente que todas estas peticiones se ajus-taban al protocolo exigido en su día para poder ser merecedores de este traslado», que consistía en tres requisitos: -Ser caído en la guerra.

–Ser católico o al menos estar

-Ser español. De todas las solicitudes recibidas «se desecharon 7 peticiones de familias que habían perdido a sus hijos muertos en combate en Rusia, enrolados en la División ADVC comenzó a buscar a las familias de aquellos caídos que en sudíano fueron buscados nilocalizados para ser llevados a Cuelga-muros y que «por lógica aún estarán enterrados en los campos de batalla», incluso enalgún caso «en un sitiomuy concreto, con indicaciones precisas».

#### <sup>16</sup>INTERNACIONAL

Elecciones en Brasil 👛

▶Un duelo ajustado El actual presidente confía en las áreas más pobladas y ricas para ganar la reelección frente a Lula da Silva Los árbitros. Los votos de Tebet y de Gomes serán decisivos para decantar la balanza a un lado u otro. La abstención también será clave

4\_95637

### El fiasco de los sondeos da alas a Bolsonaro

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

l presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha sido el vencedor moral en las elecciones presidenciales de ayer pese a quedar en segundo lugar en la victoria del expresidente de Brasil, Lula da Silva (2003-2010), con el 48,3% de los votos, 57,2 millones de votos, frente al 43,2% de Bolsonaro, 51,07 millones de votos. Bolsonaro superó ampliamente los pronósticos de los sondeos que preverán que elexcapitán del Ejército de 67 años nos uperase el 40% de los votos y una diferencia con Lula de entre 10 y 14 puntos. Las amenazas de Bolsonaro de no aceptar los resultados se desvanecieron ante su respaldo en las urnas y el mandatario brasileño ha cargado duramente contralas empresas de moscópicas: «Vencimos a la mentira de Datafolha», señaló Bolsonaro la noche electoral desde el Palacio de la Alvorada en Sao Paulo, residencia oficial del presidente brasileño.

Lula soñaba con una victoria en primera vuelta que las encuestas situaban cercacon una umento en las intenciones devoto durante los últimos días de campaña que parecía que reflejaban el éxito de la llamada de Lula «al voto útil» de rechazo a Bolsonaro. El ex sindicalista del metal de 76 años está optimista de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre, cuando 156,4 millones de brasileños están llamados de nuevo a las urnas para decidir el futuro político de Brasil entre la continuidad del proyecto ultraconservador de Bolsonaro y la promesa de un gobierno enfocado en lo social de Lula: «Vamos a ganar. Esto es solo una prórroga». Los resultados oficiales (TSE) conel 99,9% de los votos escrutados confirman la ausencia de una tercera



vía entre Bolsonaro y Lula. La candidata del Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, obtuvo el 4,6%, 4,9 millones de votos, superando al candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes, tercero en los sondeos, quesolologróun3,08%, 3,5 millones de votos. Los otros siete candidatos no lograron superar el 1% de respaldo. El catedrático de Ciencia Política de la Universida d Estatal de Campinas, André Kay-sel, explica a LA RAZÓN que «claramente hubo una discrepancia entre las encuestas y los resultados»: «Bolsonaro estuvo muy por encima de los pronósticos del 35% y ha logrado ocho puntos más, muy por encima del margen de error de dos puntos».

El futuro de Brasil se decide en gran medida por la decisión de los votantes de Tebety Gomes de cara a la segunda vuelta. Tebet prometió que anunciará su postura en el «momento oportuno», mientras Gomes reclamó más tiempo para manifestarse. El académico explicaqueno está claros isus electores optarán por Lula, Bolsonaro o la abstención: «Son electores que resisten fuertemente a votar tanto a Lula como a Bolsonaro. Ahora tendrán que decidir. Es difícil estimar la proporción. Si se reparten por igual sus votos, Lula ganaría por estrecho margen. Bolsonaro ganaría si la inmensa mayoría de estos electores le votan. Es complicado que suceda».

Pese al fiasco para la izquierda brasileña de los resultados de Bolsonaro, el líder del PT se mostró satisfecho de «poder seguir haciendo campaña»: «Me encanta salir a la calle, subir a loscamiones y hablar con la gente». Lula recordó que nunca ha ganado en primera vuelta en sus dos victorias electorales en 2002 y 2006. El líder eindicalistavivirá su cuarta segunda vuelta tras presentarse a seis comicios presidenciales. El buen







Lula, junto a su mujer Rosangela en una noche electoral agridulce



Bolsonaro saluda a sus seguidores tras dar la vuelta a la sencuestas

resultado de Bolsonaro dibuja una segunda vuelta el 30 de octubre muy reñido. Tras ser diputado seis veces entre 1981 y 2018, Bolsonaro irá por la segunda vez tras ganar en 2018 con el 55% de los votos frente al 45% de a Fernando Had-

dad del PT. Lulacose chóun buen resultado en el nores e de Brasil, una de las zonas más pobres del gigante sudzonas más pobres del gigante sud-americano, trasuna campaña en-focada en combatir la miseria. Sin embargo, el <mark>lí**der del Partido de los**</mark> Trabajador**es (PT) tuvo menos** éxito en los tres estados más poblados y ricos: Sao Paulo, Rio de Janeiro y M<mark>ina Gerais. Bolsonaro</mark> ganó en Sac **Pauloy Rio de Janeiro** mientras q**ue Lula obtuvo una vic**toria con m<mark>enos margen de lo es</mark>perado en Mina Gerais. En las elecciones a gobernador en estos tres estados los aliados de Bolsonaro lograr<mark>on ganar en primera</mark> vuelta olide<mark>raron las votacionesa</mark> la espera d<mark>e un segundo turno.</mark> «Hace 4 años era visto como sifue-se un ser h<mark>umano al que habían</mark> echado de la política», señaló Lula en referencia a su salida de prisión en 2019 tras 19 meses en la cárcel condenado por corrupción, sen-tencias anuladas por la falta de imparcialidad del ex juez Sergio Moro en el caso Lava Jato.

Bolsonar**o admitió que «mu**chos votos» a Lula demostraron un a «vol un <mark>tadde cambio por par-</mark> te de la pob<mark>ación» afectada por el</mark> aumento de los precios de la cesta de la compia con una inflación del 7,9% anual, el desempleo del 8,9% y la inseguridad. Pese a que Lula se quedó solo dos puntos de la victoria en primera vuelta, el buen resultado de Bolsonaro multiplica las esperanzas del presidente brasileño de ser reelegido en una in-cierta segunda vuelta el 30 de oc-tubre. El actual presidente también celebró los resultados de su parti-do en las el<mark>ecciones parlamenta-</mark> rias en las que se renovaban la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El Partido Liberal (PL) de Bolsona**ro se ha convertido en** de Boisonato se na conventado en la primera fuerza del congreso al obtener 99 de 513 escaños. El PT de Lula en coalición con el Partido Verde y el Partido Comunista de Brasil, ha logrado 80 diputados, doce más que en las anteriores elecciones. El presidente de Brasil para los próximos cuatro años que salga de las umas el 30 de octubre tendrá dificultades para gobernar ante un congresofragmentadoy de inclinación conservadora. «El cambio a la izquierda siempre es a peor», defiende Bolsonaro criticando los recientes triunfos de Bo-ric en Chile y Petro en Colombia.

#### Análisis

#### **Una car**rera abierta

Jorge Felix

¿Quién tiene más opciones de nar en la segunda vuelta? Lula inicia la campaña de la segunda vuelta con una ventaja de más de 5 millones de votos. Es importante. Tiene una ventaja sobre Bolsonaro. Sin embargo, creo que el sector agroin dustrial está muy comprometido en de-rrotar a Lula y seguir defores tan-do la Amazonía y el Pantanal en favor de los intereses de las exportaciones de granos. Las iglesias también se fortalecen. Los candidatos más pequeños, Si-mone Tebety Ciro Gomes, tuvie-ron muy pocos votos. No sabemos cómo votarán los votantes de estos candidatos en la segunda vuelta. Todo es posible. No considero la victoria de Lula como un hecho consumado.

¿Cuáles serán los retos del próximo presidente?

Si gana las elecciones, Lula ya afirmó que sus prioridades serán la lucha contra el hambre, el aumento del salario mínimo y la defensadelmedio ambiente.De hecho, hay tres desafíos principales. Estos factores explican el resultado de ayer, es decir, una votación para Bolsonaro y los candidatos que apoyó mucho más altade lo que pronosticaban las encue stas. Lamalagestión de la pandemia tuvo como resultado el regreso del hambre en las calles de todas las ciudades, y el empobrecimiento de la población. Incluso a los que tienen trabajo se les paga muy poco. La masa salarialse comprimió. Esto hace que millones se an más dependientes y seguidoras de igle-sias evangélicas, dominadas por políticos fisiológicos.

### ¿Qué papel ha tenido la cues-tión medioambiental en los resultados?

El tema ambiental también exvuelta. El agronegocio y, en con-secuencia, la deforestación, emplea cada vez a más personas en el campo y en muchos Estados. Estos son puestos de trabajo directos e indirectos. La agroindustria es el único salvavidas para estas personas que están aterrorizadas de perder estos trabajosyquedar subempleadas en el sector de servicios. El proceso de desindustrialización en

Brasil fue may fueræ, may pro-fundoy loque queda de la indus-tria también está ligado al agronegocio. Por lo tanto, lo último que preocupa a losvotantes es la preservación del medio ambiente. No les importa que la Amazonía se deforeste más si eso les garantiza trabajo y mayores ingresos. Ahí radica el punto cru-cial para entender el comportamiento de los votantes. Los ex ministros de Bolsonaro que más defendieron a los deforestadores en la Amazonía y otras regiones fueron los que más votos gana-ron, como Ricardo Sales y Tereza Cristina. Son el símbolo de la agroindustria. Eldiscurso ecológicohoy, en Brasil, quita votos. Y todo el mundo, que compra nuestros productos, también tiene la culpa porque apoya este «capitalismo deconstructivo», como yo lo defino. Sinindustrias, sinavances tecnológicos en Brasil, sin inversión en ciencia, los votante sven en la de forestación el precio apagar porsusempleos de mejor calidad. Bolsonaro se dio cuenta de esto. La izquierda, no. Por eso, la izquierda creía que la ola de extrema derecha estaba perdiendo fuerza.

#### ¿Serádificil gobernar al próxi-mo presidente teniendo en cuenta que el Congreso está muy fragmentado, controlado por el centro y la derecha?

El Congreso Nacion al está domi-nado por la extrema derecha. No hay centro en Brasil. Como periodista, cubrí todas las elecciones des de 1988 hasta que regresé a la universidad en 2006. Nunca había visto a la extrema derecha con tantos escaños. El resultado del domingo fue pésimo para la izquierda. Solo tres senadores de 27. Bolsonaro logró e legir se nadores a casi todos sus exministros. Cuanto más radical es el discurso contra la precontra las mujeres y afavorde las agendas conservadoras y de de-fensa de la familia, más se vota a los candidatos de extrema de recha, como Damares y Mourão (exvicepre sidente).

Jorge Felix esperiodista y profesor de la Universidad de Sao Paulo

Tenemos un plan y tenemos que ejecutarlo porque es lo que la gente espera de nosotros», señalaba.

En una entrevista posterior a la BBC, dijo que había tomado su

decisión tras «escuchar a muchí-sima gente en todo el paísyver que [la reducción del tramo más alto]

se había convertido en una enor-

me distracción». Pese a todo, de-fendió que esa medida, que con-

taba con el visto bueno de Truss,

era solo «un elemento más dentro

de un plan integral» y que ni si-quiera era el más relevante desde

el punto de vista de la recauda-ción. También consideró que la

marcha atrás no obedecía a «jue-

### Truss claudica y ren<mark>uncia a bajar</mark> los impuestos a los nas ricos

Las amenazas de rebelión entre los «tories» y la caída de la libra obligan a la «premier» a ceder en su promesa clave

Celia Maza. LONDRES

No lleva ni un mes en Downing Street, pero Liz Truss se ha visto ya obligada a dar su primer gran vo-lantazo, con elgolpe ala autoridad que eso supone, cambiando una

de las medidas más polémicas de su radical programa de recortes de impuestos. Tampoco tenía más margen de maniobra si quería evi-tar una rebelión de sus propias filas, que han entrado en pánico al ver la debacle de la libra en los mercados y la caída en picado de los «tories» en las encuestas.

Tan solo diez días después de presentar su plan fiscal, cuando la tinta aún no estaba seca y cuando durante todo el pasado fin de se-mana habían dicho que no habría cambios, el Ejecutivo daba ayer marcha atrás anunciando que fi-nalmente no abolirá la tasa máxima del 45% del impuesto sobre la

renta, paga da solo por los más ri-cos. Se trata del volantazo más grande quellevaa cabo un Gobier-no conservador desde que There-sa May abandonara el «impuesto sa May abandonara el «impuesto a lademencia» tan solocuatro días de spués de presentarla en su manifiesto para las elecciones generales de 2017. Y ya se sabe lo que ocurrió después. Las cosas no le fueron especialmente bien.

Elgiro de 180 grados se anunciaba a primera hora de la mañana tan solo horas antes de que el res-

tan solo horas antes de que el responsable del Tesoro, Kwasi Kwarteng, pronunciara su discurso en el congreso anual que el Partido Conservador celebra estas emana

en Birmingham, donde los ánimos no pueden ser más pesimistas. «Reconozco que el programa [fiscal] ha causado pequeñas turbulencias», decía con sarcasmo. «Pero necesitamos centramos en el trabajo que tenemos entre manos. Tenemos que mirar hacia adelante. No más distracciones.

Los ánimos en la conferencia anual «tory» no pueden ser más pesimistas ante la pérdida de votos

gos parlamentarios», en alusión a la posible falta de respaldo por parte de los conservadores, sino que respondía a «haber escuchado avotantes que habían expresado opiniones contundentes». Es obvio, sin embargo, el des-contento entre las filas. El «chancellor» negó que estuviera entre Pero su puesto está en entredicho La propia primera ministra -que está en el Número 10 por ganar unas primarias, no una victoria en las urnas– está gravemente debilitada. Truss aspiraba a ser como Margaret Thatcher, una política resuelta frente a los desafíos externos, una mujer fiel a sus convicciones que rara vez cambiaba de opinión. Sinembargo, parecemás una veleta que se mueve con la dirección delviento. Y eso fue precisamente una de las causas por las que las filas forzaron la dimi-

sión de Boris Johnson en verano. La Bolsa de Valores de Londres cerró aver la sesión con una ligera subida. Pero si la libra no remonta y las encuestas no cambian, se avecinan mes es complicados para la nueva líder «tory». Esmás, algunas voces creen que no llegará si-quiera a Navidades. Pero apenas queda un año y medio para las próximas elecciones generales, por lo que los conservadores tampoco se pueden permitir ahora un nuevo cambio de líder.

Lasnueveencuestaspublicadas tras los «mini presupuestos» –donde se anunciaron los mayores recortes de impuestos de los últimos 50 años - han puesto ala oposición laborista, en promedio, con 23 puntos de ventaja. Esto supone una oscilación del voto del 7% en una semana de conservador a la borista. En 1997, los «tories» sufrieron una oscilación del 7,5% en su contra después del Miércoles Negro, en un mes. Fue el año en el que la victoria electoral del laborista Tony Blair enterraba 18 años de gobierno conservador. Todo apunta a que el escenario podría ahora repetirse.



Reino Unido se arriesga a un invierno sin gas Reino Unido afronta un «riesgo significativo» de sufrir este invierno escasez de gas y de que algunas centrales eléctricas se vean obligadas a detener su actividad, alerta el regulador británico de la energía (Ofgem) en una carta revelada ayer por el diario «The Times». El sistema energético británico puede entrar en los próximos meses en un estado de «emergencia por el

suministro de gas», detalla el regulador in dependiente en una respuesta escrita a una consulta remitida a la empresa SSE, que opera diversas centrales en el país. Liz Truss descartó cualquier medida para racionar la energía este invierno durante la campaña de las primarias conservadoras, a pesar de las adevertencias de su rival, el ex ministro de Economía Rishi Sunak.

INTERNACIONAL 19 LA RAZÓN • Martes. 4 de octubre de 2022

#### Día 225 de la Guerra en Europa

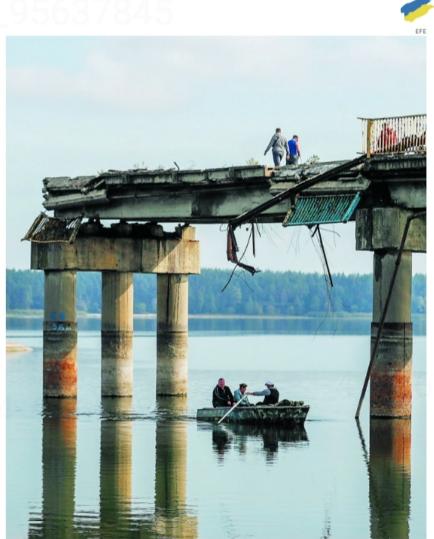

Civiles atraviesan en un bote el río siverskyi en Donetsk bajo el principal puente destruido por la guerra

### La Duma avala la anexión en plena ofensiva de Kyiv

El líder checheno pide utilizar armas nucleares tácticas ante la pérdida de terreno, pero el portavoz del Kremlin se desmarca

#### Natalia Duarte. Moscú

de Ucrania siguen su rumbo, inexorable para el Kremlin, hacia su integraciónen la Federación de Rusia. Lo de ayer era solo un trá-Rusia. Lo de ayer era solo un tra-mite más, visto que el proceso en el que se ven inmersas las repúbli-cas de Donetsk, Lugansk, Jersóny Zaporiyia esidéntico al seguido en 2014 por la península Crimea, cuando pasó a formar parte de

Rusia en tiempo récord. La Duma rusa, o cámara alta, dio ayer el visto bueno para que los territorios ocupados por Moscú, que decidieron su futuro en el polémico referéndum de la pasada semana, dieran un paso más para conver-tirse en suelo ruso. El Tribunal Constitucional de Rusia aprobó este domingo los tratados de anexión firmados el viernes en el Kremlin por el presidente, Vladi-mirPutin, ylos líderes separatistas de las regiones ucranianas. Y se

prevé que mañana le toque el tur-no al Consejo de la Federación, el Senado ruso, que lo ratificará. nueva ley federal que exigirá la reforma de la Constitución, ya enmendada hace dos años en un controvertido referéndum para que Putin continuara en el poder hasta 2036. Entonces, también se introdujeron una serie de cláusu-las como las que prohíben al jefe del Estado ceder a otro país terri-torios que pertenezcan a Rusia. La Segundo revés para Rusia en 48 horas

▶El Ejército ucraniano anunció ayer la liberación de la localidad de Torske, en Donetsk, una de las cuatro regiones ocupadas que Rus<mark>ia se</mark> ha anexionado. El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucra Serhiy Cherevaty, hizo el anuncio en un programa de la televisión ucraniana e in **dicó** que el Ejército continúa que el Ejército cor estabilizando tan la zona de Liman, ciuda clave de la misma región capturada este fin de semana. En la zon**a de** Liman, dijo Cherev**aty,** Las fuerzas ucranianas las fuerzas ucran están capturando a soldados rusos rezaga-dos e intentan eliminar las minas en un territorio que, como dijo, muy minado». El Ejército ruso sufrió el sábado su segunca gran derrota en el este de Ucrania en menos de un mes tras retirarse del bastión prorruso de Liman, en la región de Donetsk, veinticus horas después de anexionarse esa y otras tres regiones del este y sur del país vecino.

anexión ilegalobligará a **reescribir** el artículo 65 de la Ca**rta Magna** rusa, que pasará consi**derar a 69** entes federales, en luga**r de los 8**5 existentes hasta hace pocos días. Los proyectos de ley constitucio-nal para el ingreso de e<mark>sos nuevo</mark>s territorios en Rusia contemplan, por ejemplo, que la lergua oficial sea el ruso, aunque se permitirá el uso del ucraniano. La moneda lorublo y las cuatro repúblicas mantendrán su

El presidente del Parlamento cía ayer que su país todavía no controla todo el territorio que se pretende anexionar, sabedor de que se siguen librando combates en zonas importantes de esas regiones y que el Ejército ucraniano va recuperando posiciones en el sureste. En ese sentido, también se ha manifestado el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov,

quien afirmó ayer mismo que Rusia «consultará» a la población de las regiones recién absorbidas de Jersón y Zaporiyia para establecer las fronteras que las delimiten, sin contemplar, demomento, nuevos referendos en los territorios de estas regiones que se encuentran controladas por Kyiv, descartando

la firma de la ley sobre la incorporación de nuevos territorios a Ru-sia por parte del presidente, Vla-dimir Putin. «No, yo pienso que la definición será la misma. Yo me quedaría con la definición que yo utilizo», apostilló el hilo directo del presidente.

La intervenciónde Peskovsirvió también para tranquilizar a la población respecto a la utilización de armas nucleares por parte de Moscú. El portavoz quiso quitar hierro a las declaraciones del líder checheno, Ramzan Kadirov, en las que defendía la necesidad de utilizar «armamento nuclear de baja potencia» para acabar con Ucrania, después de haber atizado a los al-tos cargos del Ejército ruso tras la pérdida de la estra tégica ciu dad de Liman. Para Peskov, «los jefes de regionespueden expresar supunto de vista y dar valoraciones. Des-pués de todo, son dirigentes de regiones enteras, incluido Ramzan Kadirov, quien, como saben, desde el comienzo de la operación militar especial ha hecho mucho y ha contribuido mucho a la misma», justificó el portavoz, aunque sin suscribir las incendiarias declaraciones del líder checheno considerando que, «incluso en tiempos difíciles las emociones deben quedar al margen de las valoraciones». No se sabe siel presidente de Chechenia se habrá rrepentido de sus palabras, pero lo cierto es que ayer volvió a hablar para asegurar que enviará a tres de sus hijos, de 16, 15 y 14 años a lu-

charen Ucrania. Las palabras de Kadirov han desenterrado del recuerdo la amenaza nucle ar de la Guerra Fría y la han trasladado a rotativos y tertulias de todo el país. Muchos polide tal calibre para hacer desistir a Kyivde sus deseos de seguir avan-zando en la reconquista de lo que ya consideran territorio ruso. Po-cos expertos hablan en los medios rusos de lo que esto provocaría. Mientras, el submarino ruso K-329 Belgorod, equipado con el misil nuclear Poseidón, sigue su ruta bajo las aguas del Ártico, despertando las alertas de la OTAN, que ya ha avisado a los países aliados. El temible misil es capaz de alcanzar con total precisión un objetivo a 10.000 kilómetros de distancia.

 $^{ ext{El dato}}$ 

minones de abonos gratuitos para viajar en tren

Renfe ha expedido más de 1,5
millones de abende gratuitos
de Cercanías, Rodalles y Media
Distancia desde el 24 de agosto.
Los viajes en Media Distancia han
subido un 40% en septiembre y
los de Cercanías un 24%.

40%

han subido los viajes en Media Distancia



La empresa

#### **GRIFOLS**

El presidente de Grifols, Víctor Grifols Roura, se retira. El dirigente

de esta empresa farmaceutica catalana es un reconocido partidario del independentismo. Fue consejero delegado durante 30 años. La balanza



La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha revisado de «estable» a

rating de Reino Unido por los riesgos fiscales que emergen de su programa de rebajas de impuestos para reactivar la economía británica.

El 96% de turistas internacionales que han visitado España este verano

satisfechos, mientras que el 55% afirma tener intención de volver en los próximos 12 meses, según datos de una encuesta elaborada por Turespaña.

J. de Antonio. MADRID

o habrá fumata blanca en la firma del nuevo convenio salarial para los funcionarios. Al Gobierno se le ha colado otra piedra en el zapato de los Presupuestos Generales del próximo año, y no precisamente la de Podemos, su discolo socio de Gobierno. CSIF ha decidido no respaldar la propuesta de una subida salarial del 7,5% hasta 2024 por ser «insuficiente» e «injuta». De este modo, el Gobierno no ha podido cerrar el acuerdo con el sindicato mayoritario de la función pública y deja cojo el planbianual presentado por Hacienda, que contará solo con el apoyo de UGT y CCOO, los sindicatos afines a ambos partidos del Gobierno.

El Ejecutivo tienen la intención de aprobar, previsiblemente hoy, en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 -aunque al cierre de esta edición socialistas y morados continuaban negociando contra reloj los «muchos flecos» que quedan pendientes». Por ello, necesitaba cerrar ayer un acuerdo definitivo sobre la subida salarial de los empleados públicos para los dos próximos años, con el objetivo de incluirloya en las nuevas Cuentas de 2023. Peroel «no» de la organización sindical con mayor representación ha descuadrado sus planes, que contaba con una rúbrica unánime al incremento del 7,5% hasta 2024.

Los representantes de CSIF han decidido descolgarse del acuerdo por ser «insuficiente» y por estar basado en una nueva «pérdida de poder adquisitivo» de los funcionarios. Según su argumentación, la propuesta es «precaria» y supone un «desprecio» a la plantilla

La organización mayor<mark>itaria CSIF rechaza el alza del 7,5% hasta 2024.</mark> Acusa al Gobierno de trai<mark>cionar su palabra: «Dan excusas de mal pagador»</mark>

### Pacto salarial público solo con los sindicatos afines



Manifestación convocada por CSIF en Madrid el pasado 24 de septiembro

UGT y CC OO apoyan el 1,5% retroactivo en 2022, un 2,5% fijo en 2023 y un 2% en 2024, más variables pública. «El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos». Según denuncian, esta subida entres años -si se incluye 2022- «no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de 2022 y se volverían a perder 5,5 puntos de poder adquisitivo de salida. No podemos permitirlo».

La oferta presentada por Hacienda contempla una subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024, que se elevaría hasta el 9,5% si se suma el 2% que los sueldos públicos ya han subido este año. El desglose de ese 9,5% que daría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Para 2023, el

#### Opinión

#### El fiasco de Liz Truss

Juan Ramón Rallo

izTrussfinalmente se baja del carro y no disminuirá impuestos. Hace una semana ya criticamos en estas mismas páginas el populismo fiscal que supone pretender recortar la carga tributaria que pesa sobre los ciudadanos sin, al

mismo tiempo, reducir estructuralmente gastos que esa recaudación financiaba. El recorte de los desembolsos estatales no tiene por qué ser inmediato, pero sí ha de dejar el valor presente de los superávits (o déficits) fiscales futuros intacto. Si no lo hace, si aumenta el endeudamiento, eso supone una mayor losa financiera para las generaciones futuras, lo cual siempre resulta criticable, pero, cuando una economía está tan ende udadacomo la de Reino Unido, lo es muchísimo más, porque provoca el descrédito de los pasivos estatales. Truss no hizo nadade todo pasivos estataises i rusa infinieramente ello, no sabemos si porque no se atrevía a comunicarlo o porque deverdad se creíaque el estímulo fiscal ibaa ser tan gigan tesco que,

San Laffer mediante, la recaudación term naría aumentando y saneando las cuent: públicas. Y los mercados han terminado p empujarla al vacío. El problema de este tip de tacticismo populista, empero, es que te minapor mancharnos atodos los demás qu nada tenemos que ver con él. A la postre, nada tenemos que ver con el. A la postre, si algún mensaje mediático ha quedado di circo británico es que «bajar impuestos es malo para la economía». Incluso los periodistas han asaltado a los representantes del PPque propugnan rebajas fiscales inquiriéndoles si el fiasco inglés no les lleva areplantear su programa económico. Como si lo que los mercados castigaran del Gobiemo de Truss fuera el recorte de impuestos y no el incre-

4 956378

mento de la deuda, es decir, que bajara impuestos sin disminuir los gastos. Desde esa perspectiva, quienes deberían replantears e suprograma son todos aquellos políticos que han cebado el endeudamiento público de nuestro país hasta uno de los niveles más elevados de nuestra historia. Son esos políticos, los que hace menos de diez años rechazaban la austeridad como austericidio, los que deberían estarreplante ándose sus ideas. el endeudamiento público es peligroso – muy

Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, quecontemplan un 0,5% vincula-do al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. Finalmente, para 2024, los funcionarios, según esta propues-ta, recibirían una subida del 2%, fija, másun0,5% adicional siel IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024

supera el 8%. Para CSIF, el Gobierno ha fallado «en el fondo y las formas» y denuncia que hasta ayer mismo «ni siquiera nos habían presenta-do ningún documento oficial». También criticaron que varias de las cuestiones que se recogen en el borrador ya deberían estar implantadas como normativa de ca-

rácter básico, como la jornada de 35 horas o el teletrabajo. Noventantos problemaslos dos sindicatos que sí han dado su apo-yo a la propuesta. Desde UGT explicaron que «apoyamos este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad», para que unos tres millones de empleados públicos «puedan paliar el efecto de la inflación en su

Menos entusiasta fue el apoyo de CC OO, que dejó claro que su apoyo está condicionado a una «correcta relación detallada de lo acordado en otras materias que acompañanal salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes» sufridos durante los últimos años. Pese a o, CC OO insiste en subida salarial sigue «siendo

insuficiente». El presidente de CSIF Miguel Borra, advirtió con contundencia que ya están estudiando movilizaciones yqueno se descartan «otro tipo» de acciones de mayor calado, entre las que estaría la posibilidad de una convocatoria de huelga en el sector público.

### Calviño recorta el PIB por segunda vez en dos meses

El Gobierno cree ahora que España crecerá un 2,1% en 2023. Hasta julio estimaba un 3,5%

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

La incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y el chantaje energético ruso podrían desbaratar la sprevisione seconómicas de los países europeos. A pesar de los malos augurios, el Gobiemo cree que la economía española crecerá un 4,4% este año, una décima más que en vaticinios anteriores, pero rebaja al 2,1% su previsión para 2023, seis décimas menos, según anunció aver la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su entrada a la reunión con sus homólogos de la zona euro. Es la segundarebajaen dos meses ya que el 26 de julio el Gobierno va revisó su cifra del PIB para el año que viene del 3,5% al 2,7%

«Este año, todos los indicadores apuntan incluso a un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4%», aseguró Calviño en sus declaraciones alos medios, a la vez que abría la puer ta a cierto optimismo, ya que en palabras de la vicepresidenta se trata de una previsión «prudente» y la expansión fin alpodría ser «incluso mayor». A pesar de esto, el año que viene se presenta menos halagüeño para la economía ya que el Gobierno sitúa ahora el crecimiento del PIB en 2023 seis décimas menos. A pesar de esto,

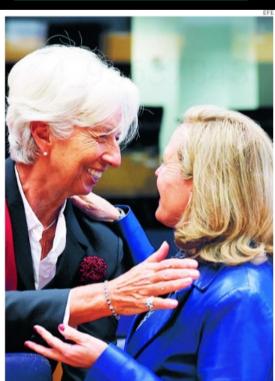

Ursula von der Leyen saluda a Nadia Calviño en Bruselas

#### La luz sube un 13% hasta 284 €/MWh

La electricidad repuntará este martes un 13%, hasta los 284 euros el megavatio hora (MWh), de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista o «pool» y el ajuste a abonar

por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia. La luz registrará así su quinta subida consecutiva. Hace un año estaba a 186 euros y hace dos a 14 euros.

elendeudamienio publico es pengroso - muy peligroso-, provenga éste de una reducción de impuestos o de unaumento del gasto. Pero no lo harán: ap rovecharán lacoyuntura para criticar toda reducción fiscal y seguirán en-deudándonos peligrosamente a todos. Calviño remarcó que esta previ-

sión económica supera los augu-rios del resto de las grandes e co-nomías de la zona euro. El Gobierno español ha basado en esta cifra sus estimaciones para año 2023, que se incorporarán al proyecto de presupuestos que España debe enviar a Bruselas antes del 15 de octubre.

Casi todos los organismos económicos vaticinan una desaceleración económica los próximos meses del año, después de que la temporada verani ega haya conseguido relanzar la economía de a quellos países europeos más dependientes del sector turístico. En sus últimas previsiones económicas, el BCE considera que la zona euro conseguirá esquivar la recesión económica (dos trimestres consecutivos de caída del PIB) siempre v cuando no se produzca uncorte total del suministro de gas ruso y los Veintisiete sean incapaces de encontrar otras vías alternativas para llenar el agujero. En el mes de noviembre, el Ejecutivo comunitario presentará sus nuevas previsiones económicas.

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro abordaron ayer cómo hacer frente a la galopante inflación v advirtieron contra el peligro de que ayudas masivas contribuyan a aumentar aún más los precios. «Estamos comprometidos a proteger a aquellos que lo necesitan, pero también reconocemos que los gobiernos no pueden proteger sus economíastotalmente de los efectos de la subida sin pre cedentes de la energía ya que la zona euro es un importador neto de energía Por eso, debemos centrar nuestro apoyo cadavez mayor en medidas eficientes, en particular aquellas que son excepcionales, tempora-lesy centradas en los vulnerables», aseguraladeclaración suscritapor los ministros de la divisa común.

### La empresa familiar esboza para 2023 su peor año en casi un decenio

♥«El Gobierno señala a las empresas como

enemigo», afirma Feijóo en el XXV Congreso del IEF

H. Montero, CÁCERES

Las empresas familiares españolas se dieron cita ayer en Cáceres
con uno de los peores horizontes
económicos desde 2014, según
sus propiasprevisiones. De hecho,
la inmensa mayoría de ellas no
augura nada bueno para el próximo año, a tenor de una encuesta
realizada por Sigma Dos entre los
500 directivos y gerentes asiste ntes
al XXV Congreso de la Empresa
Familiar que concluye hoy en la
capital pacense. Para empezar, el
58% de ellos augura que el crecimiento de la economía española
acorto ymedio plazo será frágil sin
creación neta de empleo, un porcentaje superior al del pasado año.
Otro 40% de los empresarios fami-

liares vaticina un moderado aumento de la actividad con una limitada creación neta de empleo, mientras que solo un 2% de ellos prevé un aumento rápido de la actividad económica con una intensa creación neta de puestos de trabajo.

La caída de la actividad económica se traduce en que solo el 35% de ellos se plantea contratar, mientras que el 56% espera mantener el nivel de empleo actual y un 9% apuntaa una reducción del númeto de empleados.

Este pesimismo entre el tejido de la empresa familiar, que representa el 70% del empleo y el 60% del PIB de España, se debe a que valoran peor la situación económica actual que hace un año, con una media del 4,59 sobre 9 puntos, alrededor de tres décimas menos que en el anterior sondeo (4,91 puntos), uno de los peores regisros de los últimos años.

Pese a todo, el 48% considera quelogrará un aumento de la cifra le ventas el próximo ejercicio, un 39% entiende que serán similares u las de este año y un 13% cree que nabrá una reducción.



El Rey conversa con Andrés Sendagorta en presencia de Fdez. Vara

La relevancia del sondeo proviene de que la empresa familiar es una de las principales cabezas tractoras de la economía, como se encargó de recordar ayer el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, en el acto de apertura del congreso: «Solo las 100 empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón cien mil personas; facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros. Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales. Imaginaos si a esas cien empresas les sumamos los datos de las algo más de 1.500 que se integran en nuestras 18 asociaciones territoriales», remarcó.

La jornada inaugural contó con la presencia de Su Majestad el Rey quien quiso ensalzar la labor de creación de riqueza de los empresarios familiares en un «entomo más cercano», lo que permite mantener «un ecosistema de proximidad con un impacto positivo para todos cuantos participan», en referencia a los empleados, proveedores y clientes.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó al Gobierno la subida encubierta de impuestos que «manda un mensaje muy antiguo, sobre ricosy pobres, y se señala a las empresas como el enemigo», «Lo que ha hecho el Gobierno este fin de semana, e so que ha llamado reforma fiscal, es un incremento de impuestos de 3.000 millones de euros. No se le baja a nadi e los impuestos en 2022 cuando deberíamos de haber actualizado las tarifas de la Renta para dejar 5.000 millonesen lasfamilias con rentas inferiores a los 40.000 euros. Eso es lo que se llama política fiscal sensible», manifestó Feijóo.

#### R. B. BARCELONA

El consejero delegado de Caixa-Bank, Gonzalo Gortázar, considera «clave» disponer de cultura financiera, porque «muchas decisiones cotidianas, y algunas vitales, tienenque ver conelmundo del dinero».

En esta entrevista, grabada durante un breve trayecto en coche y emitida coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, el consejero delegado de la entidad repasa las diferentes situaciones en las que una persona se puede encontrar. En concreto, el directivo explica que la cultura financiera está presente tanto en la toma de pequeñas decisiones, «como pagar un televisor a plazos, financiar un viajeo la tareacotidiana de administrarse para llegar a fin de mes»; como en otras de mayor relevancia, como «decidir comprar una casa o alquilarla, y, en caso de comprarla, si pides una hipoteca a tipo fijo o variable».

Durante la charla, Gortázar también pone de relieve nuevas temáticas a las que la educación financiera debe dar respuesta:



### Gortázar: «Contar con cultura financiera es fundamental»

El directivo de CaixaBank se estrena en «Formación sobre ruedas» «Últimamente estamos viendo unanecesidad deayudarentemas nuevos, como es la ciberseguridad, que tantonos afecta, yla sostenibilidad, en donde ayudamos a la gente a entender las consecuencias que tienen sus decisiones financieras sobre el medio ambiente», dice el directivo.

En suintervención, el consejero delegado de la entidad destaca que «CaixaBank tiene una gran vocación en ayudar a la formación y a la divulgación de la cultura financiera. Para nosotros es fundamental porque nuestra misión es

Fotograma del programa editado por CaixaBank

contribuir al bienestar financiero de las personas y de toda la sociedad». En este sentido, «impulsar la cultura y la educación financiera es nuestrarazón de ser», concluye. Así lo asegura en un capítulo de la serie audiovisual «Formación sobre ruedas», que CaixaBank edita desde febrero de este año, y está integrada en el «Programa Aula» de formación financiera para los accionistas de la entidad, y pretenda concentos financieros, económicos y

ceptos financieros, económicos y de sostenibilidad a través del formato vídeo, mucho más comprensible para todos los públicos.

El capítulo en el que participa Gonzalo Gortázar mantiene la misma estructura que el resto de la serie, en el que durante un breve trayecto en coche de unos dos minutos de duración, expertos de distintos ámbitos explican, de forma accesible, diferentes temáticas cotidianas relacionadas con las finanzas y la economía.

#### Empresas



#### Transporte

### 2,4 millones de billetes de Ouigo desde 9 euros

La venta se abrió este lunes para viajar del 11 de diciembre al 11 de junio de 2023

Inma Bermejo. MADRID

Ouigo, la filial de bajo coste del operador público francés SNCF, vuelve a la carga con sus billetes embarcó en España el pasado mayo de 2021. En concreto, la firma abrió este lunes a las 11:00 horas la venta de 2,4 millones de nuevos billetes para viajar en alta velocidad desde el 11 de diciembre hasta el 11 de junio de 2023. Además, hay que teneren cuen-ta que los niños hasta 14 años

solo pagan 5 euros y los bebés viajan gratis hasta los tres años. Esta agresiva política de precios tiene como principal objetivo que las familias y los jóvenes españoles que ahora usan el coche sus tarifas son «en promedio, la opción más barata del mercado con diferencia», declaró a LA RAZÓN Federico Pareja, director comercialy demarketing de Ouigo, tras el inicio de sus operaciones en España.

Para esta ocasión, la firma ofrece 1,66 millones de plazas en

bajo coste del operador público francés SNCF

la línea Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona, con 64.134 asi entos disponibles cada semana, a los que se suman 740.000 plazas en la ruta Madrid-Valencia, que estrenará el próximo vie mes 7 de octubre. Esta nueva línea contará con una oferta semanal de 35.630 plazas tras la petición de Ouigo para ampliar sus operaciones a cinco frecuencias (10 trayectos) diarias.

« Hace poco más de un año llegamos a España con un único objetivo: abrir las puertas de la alta velocidad a todos los bolsillos. A partir de ahora, casi 100.000 personas a la semana podrán disfrutar de nuestras ta-rifas bajas, acercándonos al tri-ple de la oferta con la que empe-zamos nuestras operaciones», señala Pareja.

Nuevas rutas
Desde su l'egada a España el 10
de mayo de 2021, Ouigo ya ha
transportado a más de 2,9 millones de viajeros en su única línea
operativa hasta la fecha, entre operarva, asta la recna, entre Madridy Farcelona. En este trayecto, más de 567.000 personas han viajado desde/hastaZarragozaymásde 92.000 viajeros se han subido o bajado en Tarragona. En el marco de la estrategia de Ouigo de extender el uso de la alta velocidad en el mapa español, para 2023 la compañía pla-

para **2**023 la compañía planea conectar las ciudades de MadridyA icante, con parada en Albacete. La ruta contará con dos frecuencias diarias, sumando cuatro trayectos en total al día. Posteriormente, Ouigo tiene previsto llegar a Andalucía con cinco idas yvuelias (10 trayectos) a Se-villa, Málaga y Córdoba.

#### GESTORA LAS DUNAS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administracion de Gestora las Dunas, S.A., celebrado el pasado día 16 de septiembre de 2022 se convoca Junta General Ordinaria de la misma que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 4 de Novembre de 2022 a las 11:30 horas en el domicillo social. Apartitote Las Dunas, Utbarizadón Novo Sanci Perti, SN Charlotte del a Frontera (Calotz), y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 5 de Novembre de 2022 a las 11:30 horas, en el mismo lugar, par atratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA

Informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuertas Anuales con informe de Auditoria (Balance, Ouerta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercido de 2021.

2021. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021. Exameny aprobación, en sucaso, de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo

del Organo de Atministración en dicho periodo.

5º- Apoderamiento al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa Fauttad de expedir certificación de los acuerdos, del ejercicio 2021.

6º- Cese y Nombramiento de Consejeros.

7º- Ruegos y Preguntas.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la entidad, o solicitar que se les fadite mediante enviro gratio la documentación que será sometida a la agrobación de la Jurita, conforme a los artículos 197 y 2º2 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Junta se celebrará con la asistencia de Notario que levante acta de la sesión.

Chiclana de la Frontera a 30 de Septiembre de 2022. El Secretario del Consejo de Administración José Luis Ferrer-Sama Pérez.

#### FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General de Accionistas de "Fábrega Empresa Constructora, S.A." celebrada el 30-6-2022, acordó reduci el capital en la totalidad de las acciones er autocartera (241 acciones de un valor nomina de 601,012104 Euros cada una), reducir potanto 144.843,92 Euros de valor nomina total, modificando el artículo 5 de los estatutos ociales que que da como sigue:

El capital social se fija en 1.522.964,67 Euro presentados por dos mil quinientas treinta cuatro acciones ordinarias nominativas de 601,012104 Euros cada una, enteramente desembolsadas y con la siguiente numeración: del 1 al 900, del 926 al 1.800, del 1.921 al 2.160, del 2.341 al 2.460, del 2.468 al 2.480, del 2.488 al 2.500, v del 2.508 al 2.520, del 2 al 2.760, ydel 2.821 al 3.000, todas inclusive.

Dicho capital social estará representado ien por títulos individuales bien por títulos

Previo acuerdo de la Junta General, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente y en la cuantía y condiciones que aquella señale, Sociedad podrá emitir acciones sin voto.

> Madrid, 28 de septiembre de 2022 El Presidente, Consejero-De legado Benito Fábrega Jacqmart.

#### **LARAZON**

**Financieros** у Societarios Agrupados

SELAÑAC SOL, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) ROLIMED 17-26, SERVICIOS MÉDICOS, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que la Junta General Estraordinaria y Universal de Socios de SELAÑAC SOL, S.L. (Sociedad Absorbente) y el socio único de ROLIMED 17-26, SERVICIOS MÉDICOS, S.L. (Sociedad Absorbiota) aprobaron por unanimidad con Absorbida), aprobaron por unanimidad con fecha 14 de septiembre de 2022 la fusión por dichas sociedades mediante la absorción por SELAÑAC SOL, S.L. de ROLIMED 17-26, SERVICIOS MEDICOS, S.L., con extinción sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y politicaciones que componen su noteriorno a la

título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, con ampliación de capital y correspondiente modificación estatutaria en la sociedad absorbente, de acuerdo con los téminos previstos en el proyecto de fusión. Habiéndose adoptado los acuerdos de fusión, en cada una de las sociedades que participan en la misma, en Junta universal y por unanimidad de todos los sociedos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la lay 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no es necesario que el eurordo de fusión adoptado se publique o que se deposi ten previamente los documentos exigidos por la lay, ni la elaboración del informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión. De conformidad con lo establecido en los

fusión. De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y arguedores, de las respedivas sociedades y arguedores, de las respedivas sociedades. y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados, del proyecto y de los balances de cusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de las sociedades que se fusionan, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del

Modrid, 14 de septiembre de 2022 Administrador Unico de SELAÑAC SOL, S.L., D. José Luis Martin del Yerro Coca. Administrador Solidario de RGLIMED ISA. SERVICIOS MÉDICOS, S.L., D. Moisés Rod Amselem Belilty.

S. Alonso / E. Soriano MADRID

a mayoría de los expertos reunidos en la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta se mostraronpartidarios, aver, lunes,

de mantener por el momento el uso obligatorio de las mascarillas en los transportes públicos. Según ha podido saber LA RAZÓN, solo los expertos de dos comunidades autónomas, los de Madrid y Murcia, abogan por retirar ya los cubrebocas ante la mejora epidemiológica mostrada por la Covid-19. El resto de los técnicos en Salud Pública teme que a medida que avance el otoño aumente la transmisión de las infecciones res piratorias debidas precisamen-te a la Covid-19, al virus respiratorio sincitial (VRS) y al virus de la influenza, causante de lagripe. El Ministerio de Sanidad se

comprometió el pasado 21 de sep-tiembre durante una reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), elmáximo órgano decoordinación sanitaria autonómica, a llevar la retirada de la mascarilla en los transportes públicos a la Ponenciade Alertas paras udeba-te por los expertos que la integran, después de que varios gobiemos regionales reclamaran la revisión de la medida. El uso de la mascarillaes un asunto competencia del rinaes unasuno competencia de Gobierno y regulado a través de real decreto ley, pero la titular de Sanidad, Carolina Darias apeló a los especialistas. « Haremos lo que digan los expertos», dijo entonces. «Por ahora no hay ninguna propuesta de los expertos sobre la eliminación de mascarillas, pero si llega, estaremos en condiciones de valorarla para tomar la mejor de las medidas, siempre de la

mano de los expertos», insistió. La Comunidad de Madridrecla-mó en la reunión entre el Ministerio y las Comunidades la revisión técnica «lo antes posible» del uso de la mascarilla, especialmente en el transporte público. Aunque no fue la única. Castilla y León, Nava-rra y Cataluña también se sumaron a la iniciativa madrileña y pidieron a Sanidad poner fin al uso lítico, Ciudadanos anunció el paLa Ponencia de Alertas rechaza quitarlas en el transporte ante el rebrote de la covid y la gripe. Solo los técnicos de Madrid y Murcia defienden retirarlas ya

### **Mascarillas: los expertos** dad las mantienen

sado viernes que llevará al Pleno del Congreso de esta semana una niciativa para instar al Gobiemo ı retirar lame dida alegando la meora en la situación e pidemiológia en la pandemia y el alivio de la resión asistencial.

Lo cierto es que solo una sema-

na después de que comenzara el otoño, laincidenciadela covid ha vuelto a subir en España. Según el último informe de Sanidad, publicado el pasado viernes, la incidencia acumulada en los últimos 14 días entre los mayores se ha colocado en 149,8 casos por 100.000

habitantes, frente al 141,7 del pasado martes, lo que supone un incremento de 8 puntos. En Europa occidental, en los países que han estado sincronizados con España a lo largo de este año, también se ha activado la incidencia con la llegada del frío.

El crecimiento más notable se ha producido en Austria, pero también son relevantes los de Alemania y Francia. Además, como llevan ya semanas creciendo, el incremento de contagios ya se ha trasladado a subidas en las hospitalizaciones.



Claves

Una excepción en la UE

Desde el pasado sábado Alemania ha eliminado el uso del cubrebocas en los aeropuertos y en los aviones, aunque en los viajes de tren de larga distancia los mayores de 14 años deberán

seguir usando una mascarilla tipo FFP2.

La mejora de la situación epidemiológica llevó a Francia a retirar la mascarilla en autobuses, metro, trenes y aviones ya desde el pasado mes de mayo, lo que supuso la eliminacion de una de

las últimas restricciones coviden el país vecino.

Esto, por ahora, no ha pas ado en España, donde los datos muestran esta bilidad en hospitalizaciones y en ingresos e nunidades de cuidados intensivos (UCI) por parte de pacientes en estado crítico. Así, el número de enfermos ingresados a causa del virus ha bajado hasta 2.279 (el martes pasado eran 2.232), con lo que el percentoje de

ocupación de camas convencionales es del 1,8%. Este descenso también se ha producido en las UCI, que pasan a tener 142 ingresados (el martes eran 143), con lo que este servicio tiene una ocupación del 1,64%, la más baja detoda la pandemia de Covid-19, de satada en febrero de 2020.

España, Alemania y Grecia son, junto a las islas de Chipre y Malta, los únicos países en Europa en los

que la mascarilla sigue siendo obligatoria en el interior del trans-porte público después de que la semana pasada Italia acabara con la restricción. Desde el sábado, la mascarilla ya no es obligatoria en este país. Sin embargo, el ministro de Sanidad en funciones, Roberto Speranza, decidió prorrogar en un mec, heste el próximo 31 de cetu

bre, la obligación de usar ese dispositivo de seguridad individual en hospitales y residencias de ancianos. En nuestro país, el uso del cubrebocas en hospitales y centros de mayores es también obligatorio, una decisión que responde, básicamente, a la alta letalidad que ha causado el virus entre los más mayores y los pacientes con el sistema inmunológico debilitado durante todas las olas.



▶Un estudio realizado en Estados Unidos con más de 893.000 adultos ha aportado pruebas sólidas que confirman que las vacunas de refuerzo de ARNm prolongan la protección contra la Covid-19 moderada y grave durante cuatro o cinco meses. La investigación, realizada por los

Centros para el Control
y la Prevención de
Enfermedades de
Estados Unidos (CDC,
por sus siglas en inglés)
y publicada en la revista científica «The BMJ», apunta, sin embargo, que la eficacia de la losis de refuerzo disminuyó menos contra la enfermedad grave que contra la enfermedad moderada en todos los grupos de edad, informa Ep.

España es uno de los pocos países de la UE que

### Primer caso de gripe aviar en personas en Esp<mark>aña</mark>

Es un trabajador de una granja de Guadalajara en la que se localizó un foco

EFE/GREENPEACE/PEDRO ARMESTRE



Retirada de miles de aves muertas en Íscar (Valladolid) en febrero

Un trabajador de una granja avícola de la provincia de Guadala-jara (Castilla-La Mancha), en la que se había producido un foco de gripe aviar, se ha convertido en el primer caso en humanos detectado en España del brote que actualmente se registra en el

continente europeo. Fuentes de la Consejería de Sa-nidad informaron a Efe de que este trabajador había dado positivo en gripe aviar, si bien desta-caron que ha sido asintomático en todo momento y que, ad emá el resto de sus compañeros de la granja han dado negativo en los test que se les han practicado.

Según adelantó Eldiario.es y se trataría del primer caso de gri-

pe aviar en humanos de España y el segundo de Europa. Según los primeros datos, este hombre es un trabajador de una granja avícola de Fontanar, en la que el Ministerio de Agricultura detectó un foco de gripe aviarque obligó a sacrificar a las 601.000 gallinas ponedoras de la explotación. El foco se detectó cuando los encargados de la nave compro-

baron y comunicaron un incremento anormal de la mortalidad, el 8 de septiembre, en una de las naves en jaula. Según el Ministerio de Agricul-

tura, lavía más probable de intro-ducción del vi-

La vía más

probable de

transmisión es el

contacto con aves

silvestres

rus en la granja ha sido por medio de contacto con aves silves-tres, dado que esteaño lacirculación del virus

niendo durante el verano a pesar

de las elevadas temperaturas. En este sentido, la temporada degripe aviar 2021 - 2022 es la ma-yor observada en Europa hasta el momento, según los últimos datos del informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimenta-ria (EFSA, por sus siglas en inglés), el Centro Europeo parala Preven-ción y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en in-glés) yellaboratorio de referencia de la Unión Europea (UE). De acuerdo con este estudio, se

han producido 2.467 brotes en aves de corral, 48 millones de aves sacrificadas enlos establecimientosafectados, 187 deteccionesen aves cautivas y 3.573 eventos de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres, informa Ep.

Además, el informe advierte de que la extensión geográfica del brote «no tiene precedentes», ya que ha llegado desde las islas Svalbard hasta el sur de Portugal yel este hasta Ucrania, afectando a 37 países europeos.

A pesar del número «excepcio-nalmente elevado» de casos detectados recientemente en aves de corral y pájaros, así como de los numerosos eventos de transmisión de la gripe aviar a diferentes especies de mamíferos, el ECDC y la EFSA aclaran que «no se ha observado transmisión humana en la Unión Europea en los últimos años».

«Además, solo se ha registrado a nivel mundial una pequeña cantidad de infecciones humanas con enfermedad leve o asintomática. Por lo tanto, el riesgo general para la población se mantieneen niveles bajos», tranqui lizaron los organismos europeos.

Los virus de la gripe que circu-lan en especies animales como los cerdos o las aves pueden infectar esporádicamente a los humanos y causar enferme dades de leves a muy graves. Estos virus tienen el potencial de afectar gravemente la salud pública, como durante las epidemias de gripe

aviar H5N1 en Egipto o H7N9 en China, o la pandemia de gripe H1N1 de 2009 causada por un virus que inicialmente se propagó de los cerdos a los humanos.

«Afortunadamente, no ha habido infecciones humanas du-

rantelos recientes brotes de gripe aviar en la Unión Europea. Sin embargo, varios grupos de personas, principalmente aquellas que tra-bajan en el sector animal, corren

un mayor riesgo de exposición a animales infectados. Es vital que los médicos, los expertos de laboratorioy los expertos en salud, en el humano, colaboren y mantengan un enfoque coordinado. Se necesita vigilancia para iden-tificar las infecciones con los virus de la influenza lo antes posible y para informar las evaluaciones de riesgos y las ac-ciones de salud pública», comentó al respecto la directora del



El uso de mascarilla ha dejado de ser obligato-rio en Italia en los transportes públicos desde este fin de semana. No obstante, el país mantie-ne su obligatoriedad hasta el próximo día 31 en hospitales y residencias de ancianos.

#### FORMACIÓN EN ESPAÑA



#### GASTO PÚBLICO TOTAL EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL



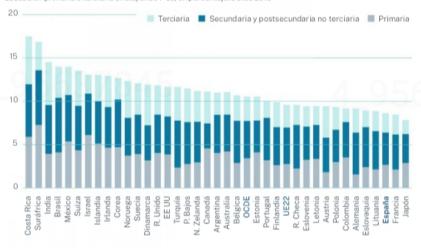

#### TIEMPO DE INSTRUCCIÓN DEL PROFESORADO POR NIVEL EDUCATIVO

Instrucción obligatoria neta en horas por año, en instituciones públicas. Datos 2021



### El agujero educativo de los jóvenes de 25 a 34 años

El 28% tiene, como mucho, la ESO. Las diferencias autonómicas en formación lastran el desarrollo económico. La brecha entre géneros se perpetúa

#### Rocío Ruiz. MADRID

Entre los 25 y los 34 años, tener una carrera universitaria es el nivel de estudios más común. El 49% ha pasado por la universidad, cuando hace veinte años solo lo hacía el 28%. Y esto es equivalente a tener más posibilidades de encontrar un empleo y también un rayor sueldo, por mucho que se diga a veces que estudiar en la universidad no garantiza un futuro.

Perolo verda deramente inquietante es que entre los jóvenes de ese tramo de edad hay do agujero formativo: 128% solo ha logrado obtener, como mucho, el título de la ESO. Y si bien es siete puntos menos que años, representa el doble que en el resto de los países de la OCDE (14% de los adultos jóvenes), según constata el informe Education at a Glance 2022 de la OCDE, que pone el foco en la educación superiory en el último año delapandemia. El dato evidem ia que España todavía se debate entre dos polos formativos: los que están muy formados y los que apenas hanalcanzado los nive están muy formados y los que apenas hanalcanzado deficit importante de ciudadanos que tiemen una formación media para desarrollar determinadas profesio

La bueranoticia es que el agujero se irá haciendo más pequeño con el paso de los años. Las nuevas generaciones, no obstante, optan por no descolgarse del sistema y seguir estudiando, com o demuestra el hecho que en 2021 el 62% de los jóvenes entre 18 y 24 años estudiaba Bachillerato, FP de grado superior o se encontrabado estudios universitarios. No obstante, pese que se ha tratado de hacer un sistema educativo más flexible con pasarelas, solo el 59% de los alumnos de FP tovieron ac-

#### Claves

- ▶ Solo el 37% de los alumnos estudia un grado un iversitario en los cuatro años que suele durar. La mayoría emplea más tiempo. El 72% tarda tres años más en graduarse en una pública, y el 82% de los alumnos en el caso de la privada.
- A mayor formación, mayor sueldo. Una persona con un nivel de estudios de Bachillerato, gana un 32% más que una que solo ha cursado la ESO, mientras que los que tienen un título universitario ganan un 91% más.
- Después de que aumentara durante la pandemia, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que son «ninis» ha bajado en 2021 al 19% y nos sitúa en niveles precovid.
- En España, los salarios de los profesores subieron un 5%, similar a los de la OCDE, perola media deedad es más atta. El 47% tiene 50 años o más, frente al 40% de otros países. Tienen menos tiempo para preparar clases. En la ESO, el 53 % del horarios ededica a actividades no docentes, frente al 56 % de la OCDE.

ceso directo a la formación universitaria. Tener más facilidades podría haber ayudado a muchos a continuarsus estudios en la universidad, tal y como ocurre en otros países dela OCDE, según se advierte en el informe.

El estudio pone de relieve que, en la pandemia, los jóvenes con más formación han sido menos castigados por el desempleo, lo que vuelve confirmar la idea de que a mayor más formación, mayores posibilidades de encontrar un tra-bajo. Latasade ocupación entrelas personas de 25 a 34 años con educación universitaria en España es un 19% más alta que aquellos que dejaron sus estudios antes de acabar la ESO y un 9% mayor que aquellos que tienen la ESO y Bachillerato. Y eso se ha visto especialmente en momentos de crisis, como la de la Covid-19, en que las personas con mayor cualificación se han visto menos afectadas.

Al igual que ocurre en la mayoría

de países de la OCDE, los estudios universitarios más demandados son los de Ciencias Empresariales, Administración y Derecho, a pesar de que las mayores oportunidades laboralesse encuentran en el campo de las tecnologías de la información, como demuestra el hecho de que el 88% de las personas entre 25 que eroo sote na persanarene y 64 años tiene empleo, pero solo se sienten atraídos por estas titula-ciones el 6% de los alumnos quese matriculan en las universidades. La tasa de empleo entre los adultos que cursaron estudios de artes, humanidades, ciencias sociales, periodismo o magisterio se sitúa, sin embargo, en el 78%, siete puntos más alta que los que solo han estu-diado Bachillerato.

Brechas de género El informe también de ja al descubierto la brecha de género, tanto en materia formativa como labo-ral. En el primer ámbito, en contra de los hombres, ya que la tasa de

graduados superiores con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años es en las mujeres (54%) notablemente superior a la de los hombres (43%); yel tamaño deesa brecha (11 puntos porcentuales), brecha (11 puntos porcentiales), un asunto preocupante paraFran-cisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela. «No se ha corregido alo largo de la segunda década de este siglo

(2011-2021), por lo que algo falla (2011-2021), por lo que algo falla en laspolíticas educativas cuando no somos capaces de aminorar esas desigualdades». Sinembargo, pese a tener más formación, las mujeres tienen menos opciones laborales que los hombres en España, tanto si tienen pecos o muchos estudios. El 49% de las mujeres que no han acabado la Secundaria tiene trabajo, frente al 66% para los hombres con el mis-66% para los hombres con el mis-

mo nivel educativo. Y si disponen de estudios universitarios, la tasa de empleo es del 77% paralas mujeres y del 80% para los hombres. Además, se da la circunstancia

de que a mayor formación mayor sueldo en la medida en que una persona con un nivel de estudios de Bachillerato gana un 32% más que una que solo ha cursado la ESO, mientras que los que tienen un título universitario percibe un 91% más. El informe evidencia las diferencias autonómicas en el ni-vel educativo de la población adulta, algoque viene determina-do por distintas circunstancias. Así, el País Vasco es la autonomía con mayor número titulados universitarios (56%) frente a Ceuta (25%), que figura a la cola, con 31 puntos de diferencia. Un asunto a tener en cuenta ya que esta circunstancia «tiene un impacto notable sobre las expectativas regio-nales de desarrollo económico»,

#### Más repetidores y bebés en el cole

▶Los alumnos españoles no van a año por curso. Al menos en la educación obligatoria. Si en España se extiende de los 6 a los 16 años, el 90% acaba ese itinerario con un año de retraso, a los 17. El Bachillerato se suele acabar a los 18 años, mientras que la FP de

grado superior a los 24. Lo que es muy alto es el número de alumnos que está matriculado en Educación Infantil a edades muy tempranas. El 41% de los bebés menores de un año acuden a la Escuela Infantil, frente al 27% de la OCDE.



CIPRIANO PASTRANO

as egura López Rupérez.

#### Opinión

#### La FP Superior tiene el triple de importancia en España que en la UE

#### Ismael Sanz

a edición de Education at a Glance de la OCDE muestra la importancia de facilitar las transiciones de unos niveles de estudios a otros. El Informe señala que sólo el 59% de los estudiantes españoles de FPS uperior tienen acceso directo a estudios universitarios, cuando la media de la OCDE es del 74%.

Permitir más pasarelas de Grado Superior a la Universidad no desmerece la FP, pues abre más posirealizan ciclos. Los conocimientos canantenso los estudiantes en FP Superior, ylas prácticas en cen-ros de trabajo que desarrollan, se complementan muy bien con los studios de la Universidad, con lo que suformación posterior vaa ser muy completa. Es posible que al-gunos de los estudiantes de FP de Grado Superior que después continúan sus estudios en la Universi-dad no hubieran llegado a las Fa-cultades de no haber sido por su estudios de dos años como los de FP Superior, su formación más próxima a la realidad y la posibili-dad de realizar prácticas suponen unagranmotivación paralos alumnos. El Informe de la OCDE señala que la FPSuperior en España tiene mayor relevancia que en los país es desarrollados. Un 22% de los alumnos matriculados en estudios su-

periores en España está estudiando FP Superior. Es el doble que el 11% de la OCDE y el triple que el 7% de la UE. Es de do una gran apuesta por la FP su-perior como vía de estudios tercia-rios. Muchos los jóvenes españoles que realizan estudios superiores lo acen en FP Superior. Finalmente, la información de la OCDE sobre el sistema educativo español incide que sólo el 28% de la población entre 25-34 años tiene, como mucho, finalizada la ESO. Con sólo la ESO

(como mucho) ese 28% de la población va a tener problemas de inserción laboral e incluso problemas de inserción social. Porque una vez que un joven abandona de próximos años, puesto que la tasa proximos aines, presso que la ca-de abandono (un indicadorsimilar, pero que refleja a los que son aún más jóvenes de entre 18-24 años) se sitúa en el 13,3% en España en 2021.

Ismael Sanz es profesor de Economía Aplicada de la URJC

Ana Abizanda. MADRID

asándose en sus conocimientos, Miguel Ángel Sabadell,
licenciado en Astrofísica y doctor en
Física Teórica, desmonta en su libro «Fenómenos extraños» (Ed.

cia de los extraterrestres, los fantasmas, la parapsicología o las posesiones demoniacas, con algunos casos muy mediáticos a lo largo de las últimas décadas, pero que se nutren de mayores dosis de fe que de pensamiento crítico.

#### ¿Qué le llevó a investigar y escribir para des montar estas creencias?

Mi interés por los fenómenos extraños nació en la adolescencia, más que nada porque a finales de los 70 y principios de los 80 era la época dorada de lo paranormal. Empecé interesándome por los ovnis, sobretodo aquellos que defendían la visita de extraterrestres en épocas pasadas. Von Däniken, Peter Kolosimo... dejaban claro que los pobrecitos egipcios y los ingenuosincas—¡que no conocían la rueda!— habían recibido ayuda del espacio exterior para poder levantar sus espectaculares construcciones. Pero a la vez leía divulgación científica y un peculiar proceso mentalempezó asuceder en mi cerebro. Los libros de ovnis empezaron a pareceme banales y sus argumentosingenuos y anodinos. Con el tiempo, y ya metido dentro del mundo de la divulgación científica, he querido compartir esas reflexiones con el resto de la sociedad, pero no para convencer, sino para mostrar lo que realmente hay detrás de ellos.

#### ¿Qué papel juega la psicología en estas creencias?

Todo. Pongamos, por ejemplo, la creencia en el espiritismo o en la existencia del más allá. A nadie nos gusta la idea de morir, lo que ha provocado la aparición a lo largo de la historia de múltiples cre encias, muchas de las cuales se han convertido en religiones orga-nizadas. Todas ellas comparten el mismo pensamiento: es inaceptable pensar que todo se termina Enfrentados a este dilema no pretendemos encontrarle la solución correcta; buscamos, no la verdad, sino aquello que nos tranquilice. Necesitamos certezas para vivir, reales o ilusorias, que apaguen la angustia de la muerte, y una de estas certezas es que no dejamos nunca de existir. Al final son los mismos mecanismos psicológicos



Miguel Ángel Sabadell Astrofísico y divulgador científico

### «El gran problema de lo paranormal es que depende de lo que dicen los testigos»

En su libro «Fenómenos extraños» muestra lo que se esconde detrás de conocidos sucesos sobrenaturales

que usamos en nuestra vida cotidiana losque nos llevan a creeren los fenómenos paranomales. Los mecanismos cerebrales por los que acabamos creyendo que alguien es amigo nuestro son los mismos que los que nos hacen confiar en el testimonio de quien nos dice que ha sido ab ducido por extraterrestres.

#### ¿Qué ejemplo cree más llamativo que fuera aceptado como

real?
El que más me llama la atención por su persistencia es el falso misterio del Triángulo de las Bermudas. Acualquiera que se le pregun-



Lo que más me llama la atención es el falso misterio del Triángulo de las Bermudas» te dirá que es un lugar en el Atlántico donde barcos y aviones desaparecen como chinches. Sin embargo, se estima que en el último siglo en esa zona de locéano se han producido, como mucho, 10 desastres al año, un número bastante modesto para una de las zonas conmás tráfico marino y aéreo del mundo. Eso significa que aquello que sea que se dedique a tragar lo que pasa por allí no esque tenga mucha hambre. Estamos ante un misterio manufacturado, pero lo más increfble -misterioso incluso- es que muy pocos parecen saberlo, a pesar de que se resolvió hace más de 40 años por

obra ygracia de un piloto y bibliotecario de la Universidad de Arizona, Lawrence Kusche, que en 1974 recogió y publicó toda la información existente sobre esas misteriosas desapariciones. Al estudiar las fuentes originales descubrió que no había misterio al-

#### ¿Cuál de todos los fenómenos de los que habla en su libro le plantea más dudas sobre su existencia real?

El problema fundamental cuando te enfrentas a esos fenómenos es que toda la información dependa de la palabra de los testigos. Eso sí que es misterioso: los fenómenos paranormales presentan una tendencia a no dejar prueba física alguna, es como si lo hicieran adrede. Así que si solo dependemos de lo que el testigo di ce haber visto, estamos ante un grave problema para decidir qué es lo que re almentevio. Porque la memoria humanam od ifica, inventay adapta nuestros recuerdos para que estén acordes a nuestras creencias y dese os. Por eso no puedes aceptar críticamente cualquier testimonio de cualquier persona, tenga la cualificación que tenga. Decir esto ofende mucho a los ufólogos, porque para ellos los pilotos son testigos tremen damente cualificados paraidentificar objetos volando por el cielo. Y no es verdad: son tremendamente cualificados para identificar aviones en el cielo. nada más.

#### ¿Las personas con menor formación son más crédulas?

ción son más crédulas? Ciertamente no, pues creer en un mundo misterioso a nuestro alre-dedor no depende de laeducación recibida. De hecho, puede pasar lo contrario. En 1994, junto con el físico Fernando Salamero, realiza-mos una encuesta sobre la creencia en vida extraterrestre, y entre las correlaciones que encontramos había una muy llamativa: al contrario que en EE UU, aquellos con un menor nivel educativo eran los menos proclives a creer en vida extraterrestre. Encontrar sentido al mundo es esencial para entender las actitudes humanas, y uno de los mecanismos para lograrlo es negar el azar y abrazar la causalidad. La cantidad de azar que afecte a nuestro sentido vital es una de esas cosas que distinguen a unas personas de otras; mientras que para algunos el azar y la suerte gobiernan parte de nuestras vidas, paraotros siempre existe un razón que explica lo que parecen simples casualidades. Y esto es independiente de la edu-cación recibida.



García-Page mirará al futuro en el debate sobre el estado de Castilla-La Mancha P. 32





**Jesús Julio Carnero** Consejero de la Presidencia

#### Reclama un pacto de estado para repoblar.

estado para repoblar.
Acierta Carnero
al recordar que la
despoblación es uno
de los problemas
principales de España
y que afecta a todos.
Por ello, reivindica un
gran pacto de Estado
y medidas transversales
para revertir la situación.



Los populares Francisco Vázquez y Héctor Palencia presentan la nueva estructura del partido

### El PP, listo para dar la batalla en las municipales

Los populares presentan un renovado organigrama para las próximas citas electorales, que da voz a todas las provincias

R. Ortega. VALLADOLID

l PP de Castilla y León ya está listo y dispuesto para dar la batalla en las próximas citas electorales que se avecinan, con las municipales como prioridad al ser, en principio, las primeras previstas para el próximo mes de mayo.

próximo mes de mayo. Tras presentar la semana pasada al Comité de Campaña para estos comicios, quelideraráel burgalés Ángel Ibáñez, los populares han dado a conocer este lunes su nueva estructura, muy renovada, con un 70 por ciento de caras nuevas y en el que tendrán voz todas las provincias.

Un organigrama que casi duplica al que había antes, al pasar de cinco a ocho vicesecretarías, aunque no es nuevo ya que lo avanzó el propio presidente Fernández Mañueco durante el Congreso autonómico que se celebró en León el pasado mes de enero, poco antes de las elecciones autonómicas. Lo que sí es una novedad dentro de esta estructura del partido es la

Vázquez asegura que no tendrán «ningún problema» para designar a sus fusión de las Vicesecretarías de Organización y Política Municipal en una sola, con el abulense Héctor Palencia, director del Gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León, frente de ella. Una medida con la que el Partido Popular quiere hacer ver su compromiso con el municipalismo.

El secretario regional del PP, Francisco Vázquez, daba a conocer este lunes en compañía de Héctor Palencia este organigrama que, según decía, «se adapta a las necesidades y demandas» de los castellanos y leoneses.

El dirigente popular, además, quitaba hierro a las críticas del PSOE de no contartodavía con los candidatos a las alcaldías, como sí tienen ellos salvo en Salamanca, al asegurar que no van atener ningún problema para designar a las personas que intentarán gobernar sus respectivos municipios.

Julio López, como adjunto al presidente; el propio Vázquez, como número dos del partido; Juan José Lucas, como presidente de Honor, y Alicia García, como valedora del afiliado, forman parte de la estructura, que secompleta con Rocío Lucas, Gonzalo Robles, Javier Lacalle, Isabel Blanco, Irene Muñoz, María José de la Fuente, Ester Muñoz, Yolanda de Gregorio, Raúl de la Hozy Luis Miguel González Gago.

#### El PSOE, en marcha también El PSOE también ha activado la maquinaria con vistas a las municipales y, a diferencia del PP, que

hasta finales de octubreno desvelará los nombres de sus candidatos, los socialistas ya saben quienes les representarán en las ciudades de más de 20,000 habitantes, salvo en Salamanca, donde hay proceso de Primarias.

Algo que, según la secretaria de Organización, Ana Sánchez evidencia la fortaleza y solidez del partido del puño y la rosa.











candidatos

en pequeños municipios del medio rural









#### Castilla y León

### Más segur<mark>idad y</mark> atención d<mark>e calidad</mark> para el paciente

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, apuesta también por un uso más eficiente de los recursos asistenciales



Alejandro Vázquez dialoga con Jesús García Cruces

J. Blanco. VALLADOLID

Transformar la sanidad castellano y le onesa con el fin de mejorar los resultados actuales del sistema,

incrementando el bienestar de los pacientes y la satisfacción de los profesionales, para también, de esta manera, realizar un uso más eficiente de los recursos asistenciales disponibles en la actualidad en Castilla y León. El consejero de Sanidad, Alejan-dro Vázquez, presentaba el «Plan

de Calidady Seguridad del Paciente 2022-2026», durante una jornada celebrada en las Cortes regionales, donde también se ha abordado el modelo EFQM como ejedemarco de mejora y transformador para la organización o las experiencias y buenas prácticas levadas a cabo.

Vázquez insistía en que «se hace e cesario disponer de un ade cuado planteamiento, una sólida culura de medición y análisis de resultados y un definido compromisoconlacalidadento-

dos los niveles de organización», contando con la participación de todos los profesionales así como de laimplicación activa depacien-tes y sus familiares. «Estamos ante un programa ambicioso que llega en un momento especialmente importante por la situación que

vive el sistem a sanitario», agrega-ba en sa invervención. El consejero explicaba que «los usuarios son la razón de cualquier sistema sanitario y el propósito de la Junta es facilitar a los ciudadanos de la Comunidad una atención centralizada en sus necesidades asistenciales como pacientes, aportándoles tanto salud como calidad de vida».

Entre las prácticas a eliminar y que ralentizan el sistema citaba el elevado número de pruebas radiológicas que no están bien indicadas y que generan problemas al paciente, o la utilización de determinadosfármacos que pueden ser evitados al **no tener una indic**a-

ción clara y concreta. La Consejería de Sanidad ha desarrollado este « Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026» que c<mark>ontempla cuatro pro-</mark> yectos o ejes de intervención orientados a potenciar la calidad y la seguridad del paciente como valores intrínsecos de la atención sanitaria («No hacer y buen hacer»; «Ruta hacia la excelencia»; «Paciente seguro: infección zero»; eguro:otrasprácticas v«Paciente seguras»).

La apuesta de la Gerencia Regio-nal de Salud por este procedimiento de gestión de la calidad ya ha completado su segunda fase de autoevaluación en varias de las organizaciones que integran Sacyl, lo que ha permitido identificar los puntos fuertes y las áreas a abordar para seguir mejorando resultados.



Carriedo, González del Corral y Armisén en la empresa Renecal

#### El mapa de carreteras regional apostará por <sub>I</sub>la economía circular

Incluirá medidas como la reutilización del polvo neumático en mezclas asfálticas

Carlos Saldaña. PALENCIA

El nuevo mapa de carreteras de Castilla y León apostará por la economía circular, y entre sus medidas se incluirá la reutilizametidas se incluira in cedima ción del polvo de neumático en mezclas asfálticas. Así lo ha anunciado la consejera de Mo-vilidad y Transformación Digi-tal, María González del Corral,

durante una visita a la empresa palentina Renecal, en Guardo, en la queha estado acompañada por el consejero de Economía y

por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, entre otras autoridades.

Allí ha conocido el trabajo que se realiza desde esta industria dedicada al reciclaje de neumáticos, en una apuesta clara por materiales más eficientes y sostenibles. tenibles.

«La sostenibilidad ambiental tiene que estar en todas las ac-tuaciones de la Jurta», ha indi-cado González del Corral, quien ha indicado tambien que el uso de productos como **el desarro**-llado por Renecal **estará con**templado en todas las actuaciotemplado en todas las acuaciones de conservación y modemización de ared de más de 11.000 kilómetros de carreteras autonómicas. «Lo estamos haciendo y hemos sido la primera comunidad autónoma y la que más emplea estos productos sor que creemos en la economía. por que cree mos en la economía

Mientras, Femández Carriedo ha recordado que la estra tegia de economía circular de Castilla y economia circular de Castina y León tiene como objetivo redu-cir un 25 por ciento de las emi-siones de CO» en los próximos años yun 15 porciento los indus-triales. Hasta la fecha desde el Cabiarno regional se ha apova-Gobierno regional se ha apoyado 80 proyectos de inversión en este campo con un montante económico de 9,5 millones de euros que han permitido movilizar otros 28.

Eldirector comercial y de operaciones de Renecal, Aitor del

#### Castilla y León quiere reducir en un 25% las emisiones de CO2 en los próximos años

Cerro, ha incidido en la apuesta decidida de esta empresa por la economía circular con unas instalaciones que pueden procesar hasta 40.000 toneladas de neumáticos al año.

Del Cerro ha explicado quieren introducir el producto desarrollado a partir del tratamiento de las ruedas en aplica-ciones útiles. Hasta la fecha han destinado 500.000 euros en la puesta en marcha de una nueva línea de negocio basada en el uso del caucho en forma de polvo como base para modificar mezclas asfálticas.

#### Sociedad

#### La ONCE estrenará en 2024 un nuevo centro de atención en Valladolid

A mediados de 2024, Valladolid contará con el mayor centro de atención a la discapacidad de Castilla y León de la mano de la ONCE, que supondrá una inversión de 14 millones. Allí se ubicará la delegación territorial de la organización, pero también la sede social de otras empresas como Ilunion o Cermi. Una colocación de la primera piedra que contó con la presencia de Isabel Blanco u Óscar Puente.



#### Castilla y León

### León se vuelca con la Guardia Civil y agradece su dedicación

El Ayuntamiento entrega la Medalla de Oro de la ciudad al Cuerpo



Barcones, Pérez, De las Heras, Díez y Del Castillo abren la muestra

Pedro Alonso. LEÓN

Los le oneses, que este fin de semana celebraban como se merece a su patrón, San Froilán, reafirmaban ayer también su compromiso con España, en un emotivo acto castrens ecelebrado en la Plaza de la Regla, donde se izaba la banderade España, ofrecida por el alcalde José Antonio Díez, con la imponente catedral leonesa como testigo mudo.

Un primer acto de muchos previstos hasta el domingo con motivo de la Semana de la Guardia Civil en la ciudad, que continuaba con la inauguración de una exposición sobre la Benemérita al servicio de la ciudadanía en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, y que se cerraba este lunes con la entrega de la Medalla de Oro de la

ciudad de León a la Guardia Civil. No sin antes, descubrir una placa conmemorativa del antiguo acuartelamiento, en la calle en la que estuvo ubicada la Comandancia desde 1902 hasta la década de los años 40 del siglo pasado.

«Esta Medalla es el reconocimiento al compromiso y dedicación de las mujeres y hombres que componen este Cuerpo con la sociedad leones a y por su encomiable labor en todo momento y, especialmente, durante la pandemia de coronavirus», decía el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, para quien con este gesto la ciudad «sal ja una deuda de agradecimiento» que dura ya 160 años que son los que el Instituto Armado ha tenido dependencias en la

do ha tenido dependencias en la capital leonesa. Un homenaje que se suma al nombre de una calle en la ciudad, la antigua Capitán Cortés que desde febrero de este año se llama ya

calle de la Guardia Civil.

El teniente general Félix Blázquez, Mando de Operaciones de la Dirección Adjunta, recogía la Medalla con orgullo y honor, y como un nuevo estímulo para ellos en su afán por dar una respuesta eficaz al ciudadano y garantizar su seguridad.



La consejera Rocío Lucas, antes de la firma del acuerdo

#### El mundo financiero llega a los colegios

Javier Blanco. VALLADOLID

Acercar los conceptos financieros básicos a las aulas de la Comunidad.

Ese es el reto que persigue el proyecto «Finanzas para mortales» que desarrollan desde hace varios años la Consejería de Educación y Banco Santander.

Educación y Banco Santander.
La consejera Rocío Lucas, firmaba ayer el convenio para este año junto al director territorial de Banco Santander, Javier Martín Clavo, y el director general de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudioy la Investigación del Sector Financiero, Francisco Javier Martínez, por el que esta iniciativa llegará

a 40 centros docentes de Castilla

y León y beneficiará a los alumnos de Educación Secundaria y 1º de Bachillerato.

«Queremos que los alumnos adquieran competencias recogidas en los currículos educativos y que tengan una educación integralquecontribuya a formar ciudadanos plenos», destacaba la consejera, para quiencon proyectos como este se ayudará a la toma de decisiones financieras responsables y a que los alumnos sean consumidores críticos yexigentes. El director territorial del Banco, por suparte, ponía en valor que este acuerdo busca promover la cultura financiera entre los más pequeños y reafirmaba el apoyo de la entidad al progreso de las ociedad castellano y legonesa.

Instrumentos financieros de **garantías** 

#### Financiación para:

#### PYMES v AUTÓNOMOS

- Proyectos empresariales de inversión
- Capital circulante asociado a inversiones

#### EMPRESAS INNOVADORAS

- Proyectos de I+D
- Planes de negocio





Desde el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) apoyamos la financiación de tus proyectos empresariales y las necesidades de financiación del circulante asociado a esas nuevas inversiones, aportando garantías y avales ante las entidades financieras.

Con la cofinanciación del FEDER y la colaboración de IBERAVAL

#### Plataforma Financiera

www.empresas.jcyl.es







#### Castilla - La Mancha

### Page centrará el debate del estado de la región en la hoja de ruta del futuro

Empleará «lo justo» a «lo mucho» logrado durante este año

Laura Ramos, TOLEDO

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, aseguró ayer que, en el Debate sobreel Estado de la Región que empieza hoy, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, más que dedicarse ahacer un balance de lo conseguido, planteará la hoja de ruta del futuro con nuevas medidas, retos y oportunidades.

Flernando, en una rueda de prensa parainformar de los acuerdos del Consejo de Gobierno reunido ayer, respondió a preguntas de los periodistas acercadel debate sobre el estado de la región, e indicó que no ve al presidente en actitud de hacerbalance sino todo lo contrario, planteando nuevas medidas, nuevos retosy oportunidades.

En este sentido, aseguró que ve a Page «llusionado con lo que viene por delante y sin ninguna nostalgia de querer dedicar más de lo justo y necesario a lo que ya se ha conseguido, que es mucho».

Según el consejero, hay quien podría estar planteando el Debate como rendición de cuentas de lo ya realizado, «y creo que en esa rendición de cuentas este Gobierno saldría con buena puntuación, pero conociendo al presidente como le conozco, sé que está en un planteamiento de futuro, de

seguir avanzando y mejorando». Lo que, para el consejero, es coherente con su trayectoria y su filosofía de vida: alguien que «no está perdiendo el tiempo en elevar su techo personal sino en elevar el sueldo mínimo de la dignidad de los castellano-manchegos». En este sentido, Hemando señaló que el Debate «no va a ser momento para darse golpes en el pecho por lo ya conseguido, que es mucho y en situaciones muy difíciles y un contexto imposible».

En esta línea insistió en que nadia se a padra imaginar lo que na tígica en a padra imaginar lo que a tígica en a contexto en que na elia sea padra imaginar lo que a tígica en a contexto en que na elia sea padra imaginar lo que a tígica en a contexto en que na elia sea padra imaginar lo que a tígica en acual en que a contexto en que a contex

En esta línea insistió en que nadie se podía imaginar lo que a título personal cualquier dirigente en España ha sufrido porque, «además de los problemas que hemos sufrido todos», han tenido que ser punta de lanzapara impulsar las medidas para salir adelante en tiempos difíciles, y eso también conlleva un peaje emocional y físico. Pero no es momento de eso, aseguró, «es momento de, con serenidad, pero con optimismo, plantear la hoja de ruta de un futuro que para nosotros es ilusionante y vemos a Castilla-La Mancha en posición de poder abordar los retos que nos vienen por delante con mucha solvencia».

#### Ayudas a la vivienda

En otro orden de cosas, el Gobierno de Castilla-La Mancha convocó nuevas ayudas por valor de 2,6 millones de euros para facilitar que las personas jóvenes puedan adquirir su primera vivienda en municipios situados dentro de zonas del reto demográfico. Así lo avanzó el consejero de Fomento, que dio cuenta de esta medida y subrayó «como novedad estaconvocatoria contempla la ampliación a los municipios con población igual o inferior a 10,000 habitantes, llegando a un 96 por ciento de los pueblos de Castilla-La Mancha». En este sentido, puso en valor que «desde 2019, he mos destinado casi5,6 millones de euros a las personas jóvenes que viven en nuestros pueblos, habiendo llegado a casi 600 jóvenes para que adquieran una vivienda».

El presidente gallego pide compromiso «ya» en el AVE Vigo-Oporto

#### Sandra Vázquez. ORENSE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó ayer al Gobierno de España que, en la próxima cumbre bilateral de Viana do Castelo (Portugal), exprese su «compromiso explícito» con la salida sur para completar el eje de AVE entre Vigo y Oporto, con plazos e inversiones, porque Galicia ya está «bastante maltratada en infraestructuras» por parte de la administración central.

Asi lo traslado, en declaraciones alos medios y durante su intervención en la clausura de la jomada «Desafiosactuales en infraestructuras transfronterizas y desarrollo económico de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal», celebrada en la sede de la AECT en Vigo.

Rueda señaló que el AVE entre Vigo y Oporto debería ser una de las cuestiones fundamentales que se aborden en esa cumbre (que ha sido aplazada y todavía no tiene fecha de celebración), espe-cialmente después de que el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, hubiese confirmado la apuesta de su Ejecutivo por esa conexión, con el horizonte puesto en 2030 para su puesta en servicio. Al respecto, Alfonso Rueda instó al Gobierno de Pedro Sánchez a «estar a la altura» y corresponder a esa apuesta del país vecino, dado que el tramo español, entre la frontera y Vigo requiere menos obra e inversión, yurgióa «espabilar» porque «el 2030 llega antes de lo que algunos puedan pensar». En este sentido, el presidente gallego constató que «hace mucho tiempo» que se escucha hablar de estudios, prospecciones e informes sobre la salida sur ferroviaria de Vigo (imprescindible paracompletar todo el Eje Atlántico), pero ha añadido: «De estudios ya estamos llenos, hay que empezar a comprometerse ya, ahora», exhortó al gobierno central ante su próxima reunión bilateral con Lisboa.



#### Turismo

Récord en alojamiento turístico reglado en la Comunidad El Gobierno de Castilla-La Mancha destacó ayer que la región lidera en el conjunto del país el incremento en el número de viajeros alojados en establecimientos de turismorural y es la segunda Comunidad Autónoma con mayorcrecimiento en el número de pernoctaciones rurales registradas en el mes de agosto. Las cifras publicadas por el INE

sitúan en más de 42.300 los viajeros alojados en establecimientos de turismo rural en Castilla-La Mancha en el mes de agosto, lo que supone un incremento del 19,7 por ciento que contrasta sobremanera con el leve retroceso, tres décimas, del conjunto del país, y que sitúa a la región como la Comunidad con mayor crecimiento.

#### SOY COMPETENTE DIGITAL: CONSTRUYE TU MEJOR VERSIÓN DIGITAL

Curso Online. SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2022

### ¡COMIENZA YA!

Entra en www.soycompetentedigital.es

¿Quieres mejorar tu curriculum y acceder a mejores oportunidades laborales?



Entra en www.soycompetentedigital.es



- Contenidos formativos conforme al Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP)
- Gratuito y con Diploma oficial de la Junta de Castilla y León
- Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS para estudiantes universitarios



## 185<u>1</u>

Murió en París (solo, olvidado y abandonado por todos), a los 84 años de edad tal día como hoy del año 1851. Manuel Godoy y Álvarez de Faria, fue el político más controvertido de la España de Carlos IV y la Guerra de la Independencia. El caso de Godoy es muy singular, apareció como un simple guardia de Corps y en tan solo 4 años ya era Brigadier, Mariscal de Campo y Primer Ministro. Según todos los historiadores el ascenso fulminante del extremeño se debió a sus amores con la Reina María Luisa. Sin embargo, los historiadores modernos están siendo rehabilitadores de su gestión como gobernante. POR JULIO MERINO



Campaña solidaria

Carteles históricos del Real Madrid en los autobuses de la EMT El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Real Madrid presentaron, ayer, la exposición móvil «Un recorrido por la historia», por la que durante todo el mes de octubre 25 autobuses municipales exhibirán en el exterior 75 carteles históricos que il ustran la historia del Estadio Santiago Bernabéu, uno por cada año de trayectoria

del coliseo merengue. La efeméride coincide con la celebración de los 75 años de la EMT. Esta iniciativa va encaminada a dar a conocer la cartelería que se vende en la web de dicha fundación, cuya recaudación irá destinada a apoyar los proyectos de sus programas de Escuelas Sociodeportivas de Diversidad.

#### Madrid Hiperrealismo en la colección Borja y Blanca Thyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid, acoge la colección de arte Borja y Blanca Thyssen-Bomemisza, con una primera exposición que recoge ocho pinturas hiperrealistas, una propuesta con la que se da inicio a una serie de exhibiciones que se llevarán a cabo cada otoño. Resaltan obras de autore vivos y jóvenes, de arte pop y postpop, de gran formato y con influencia de los medios y el manga.



#### Obituario Manuel Montoro (1928-2022)

#### Mucho más que director de teatro



l director de teatro Manuel Montoro Tuells, doctor «Honoris causa» por la Universidad Veracruzana de México, ha falle cido en la ciudad mexicana de Xalapa, en la que vivía retirado en los últimos años, hanconfirmado a EFE fuentes de su familia. Montoro dirigió más de 50 obras de teatro, en 21 ocasiones recibió el premio al mejor director del año de las distintas asociaciones de la crítica teatralmexicanayerapatrono de la Fundación Teatro de la Ciudadde Xalapa. Durantesu larga trayectoria, el lorquino fue director artístico del te atro «Rafael Solana» de ciudad de México, miembro del conse jo ejecutivo del Instituto Internacional del Teatro (ITI) de la UNESCO y en 2000 recibió la medalla de honor « Mi vida en el teatro» de este organismo. Entre sus montajes más destacados se encuentran «Yerman», «El cerco de Numancia», y «Medea». Actor, traductor y escritor en sus comienzos colaboró con Radio Nacional de España y Televi-sión Española en los años 50 y en la RTF de París.

#### Faceta educadora

En 2010 recibió el doctorado Honoris Causadela Universidad de Veracruz, como reconocimiento a su labor como director de escena, traductor y adaptador y su faceta académica como profesor de esta universidad, donde en 1986 recibió la Medalla al Mérito Académico.

### El libro del día Cristóbal Balencia



Dalenciaga, el gran maestro de la costura del siglo XX, nació en la localidad guipuzcoana de Getaria en 1895. En 1936 se estableció en París y, en pocos meses, el éxito incontestable de su primera colección lo inscribió entre los grandes nombres de la moda internacional, con un reconocimiento que no ha dejado de crecer des de entonces. Tenía 42 años. Miren Arzalluz, una de las máximas especialistas en el tema, reconstruye esas primeras cuatro décadas en la vida de Balenciaga desgranando sus orígenes familiares, su desarrollo profesional y su trayectoria empresarial hasta su consagración en París.

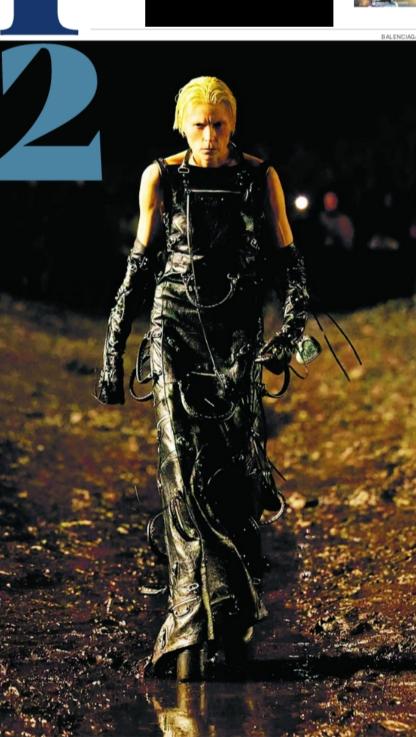

Una imagen del desfile de Balenciaga titulado «The Mud Show»

### Balenciaga: el barr<mark>o es un lujo</mark>

#### Ulises Fuente

ivimostiernposextra-ños aunque en reali-dad la moda siempre ha sido desconcer-tante. Estamos en la Semana de la Moda de París, quiz el evento más elitista y pijo del mundo.Lascelebrities ingresanen el pabellón donde se va a celebrar el desfile de Balenciaga **por riguro-**so orden de presencia e**n la listade** invitados y sacan sus móviles de cuatro cifras. Toman asiento albor-de de un camino embarrado que ha sido recreado allí «ex profeso» por operarios de la marca de lujo. La iluminación es pobre y dura, como la de una farola en mitad de la nada. El desfile de la marca de lujo, cuyas camisetas pueden su-perar los 600 euros sin el menor pudor, está a punto de comenzar bajo elnombre de «The MudShow» (El espectáculo del barro). Llegala colección para el próximo verano de la firma de moda.

El primero en salir es Kanye
West, admirador de la firma ydebutante como maniqui. Aparece
vestido de agente antidisturbios,
con protecciones, botas de seguridad yun distintivo de «Security» en el pecho. Recorre sin mucho arte el camino de ch<mark>arcos que</mark> completa un óvalo ha**sta su ori-**gen. Después, empiez<mark>a el desfile</mark> de la colección: mode**los con las** caras ensangrentada<mark>s desfilan</mark> con bolsas de plástico yzapatillas con bolsas de plastico y zapatillas sucias. Llevan osos de peluche harapientos y van chapoteando en los charcos y el barro. Algunos estánmaquillados comosi hubieran sufrido una agresión, son pálidos y delgados: podrían haber superado un apocalipsis nuclear o haberse escapado de un gueto de toxicómanos. La ropa es demasiado grande, está sucia y rota. Caminan, uno tras otro, con los zapatos manchados y los pantaes metidos en el agua sucia.

La directora creativa de la firma, Demna Gvasalia, presentó la colección con un texto en el que decía: «Uno ne cesita tener el coraje y la persistencia para asumir real-mente su identidad. Cada día se convierte en un campo de batalla para defender quiénes realmente somos. Y cuanto más intentas ser tú mismo, más te golpean en la cara. Pero qué grande es ser dife-rente de los demás». La diseñado-ra anunció que ha decidido «no explicar mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental» y precisaba que «la puesta en escena de este show es una metáfora de excavar en busca de la verdad y colocarla en la su-perficie». Donde algunosveían en el contenido y en la presentación de la colección una ruptura de lo establecido y de las normas, otros descubrieron la enésima hipocresía y e l exceso de las marcas de lujo con tal de diferenciarse y llamar la atención. Resulta difícil darle cre-dibilidad a un diseñador que dice que quiere «buscarla verdad» y se vale de la imagen de la pobreza para vender ropa de lujo. ¿En qué clase de mente cabe que la indi-

gencia sea tendencia? Nadie que hayavisto de cercaesa realidad puede encontrar moralmente aceptable la glorificación de la miseria y la marginación precidos. ¿Se habrán sentido los asistentes al desfile como en un safari? ¿Pensará la diseñadoraque merece un agradecimiento por llevar a cabo una loable campaña de visibilización cuando o suyo es lo opuesto a la empatía? El peor lodo, el que más oculta la verdad, no está siempre en el exterior.

#### Cultura

Arturo Pérez-Reverte describe el magnetismo que ejerce la guerra en «Revolución», una novela de aventuras, amor y aprendizaje ambientada en el México violento de Pancho Villa

### «Las revoluciones las pierden quienes las hacen»

J. Ors. MADRID

na novela tarda en escribirse un año y medio, pero madura a lo largo de una vida entera. Esta historia nació en la imaginación de Arturo Pérez-Reverte muy temprano, cuando aún era niño y escuchaba en casa los relatos que contaban sobre aquella revolución que discurrió al otro lado del Atlántico, en tierras de México, con hombres de espesos bigotones, carrilleras cruzadas sobre el pecho y ojos enrojecidos por el humo de la pólvora. Fue una época de discursos y de ilusiones, cuando los pueblos todavía creían en las antiguas utopías que aspiraban a alcanzar el sueño de la justicia social, la añorada esperanza del destierro de la

miseria y las pobrezas arraigadas. De aquellas cartas, recortes de diarios, recuerdos y fotografías desvaídas que atisbaba en las revistas le quedó el sedimento de una historia que las vivencias, primero, y la reflexión, después, fraguó en un libro de grandes balconajes literarios provisto con las honduras adecuadas para sumergirse en el terreno de la aventura, pero también de los grandes valores, donde los lugares comunes que guardamos sobre el bien y el mal se desvanecen y las líneas habituales que los separa se vuelven gries sy confissas.

En «Revolución» (Alfaguara), una narración vertiginosa con remansos pero de pocos respiros, Arturo Pérez-Reverte ha modelado un personaje muy separado de sus inquietudes intelectuales, pero paradójicamente apegado a cieras aristas personales, que ha sido, por decirlo de alguna manera, caafateado con una parte de sus anlamiajes biográficos, algo que lo cuelven muy vivo y cercano.

#### Un buen botín

Este Martin Garret, ingeniero de ninas y un joven aún de muchas nocedades que protagoniza el lioro ha heredado las experiencias que el autorre unió durante su époa de reportero. Una destilación que está en el eje de esta aventura que trata de responder a pregunas como ¿qué engancha de una guerra?o¿quése aprende de ellas? No es una obra autobiográfica. Hay elementos, eso sí. La ventaja de ser mayor es que uno puede ısar pasajes de lapropia viday paarlos por los filtros de la literatura. Nada de lo que pasa ahí me ha su-

que Martín Garret mira el mundo. Aquellos años me dejaron enormes aprendizajes. Descubní cosas que me sirvieron mucho, que me fueronútiles como personay luego como novelista. Este botín iniciático se lo he aportado a este personaje para dade espesor».

Después de «La reina del sur», Pérez-Reverte regresa a México, a uno de los sucesos capitales que marcaron su devenir histórico y que el cine y los libros han teñido de romanticismos, aunque él preARTURO PÉREZ-REVERTE REVOLUCIÓN

(ha novela

«El héroe de por la mañana puede actuar igual que un villano por la tarde», afirma el escritor sente la revolución mexicana con toda su dureza ycrueldad, «Como periodista he cubierto muchas revoluciones, la de Rumanía, la nicaragüense... Las revoluciones laspierden quienes las bacen ylas

ganan los que se apropian de ellas». El escritor, sombrero azul, chaqueta de ante, se toma un respiro antes de proseguir: «Esta novela está recorrida por esa melancolía. Tanto valor, tanta violencia, tantas ilusiones, para después ver el México de ahora, con el caciquismo, la injusticia y la humillación que aún continúan. Es triste el haber observado esos procesos, la ilusión que despiertan las palabras revolucionarias».

Pérez-Reverte hace un alto an-

tes de matizar que su protagonista, que se codea con Pancho Villa, que conoce el nombre de Emiliano Zapata, que vive con valientes guerrilleros y mujeres-soldado de gudas formas, pero de curzones

honestos, no cree en la revolución «ni en la causa del pueblo. No le importa si el mundo será después mejor o si se deben demoler las viejas estructuras. Martin Garret es un joven desprovisto de ideología en su comportamiento que descubrecon asombro quelos revolucionarios hacen cosas y que eso que hacen le ayuda aaprender más sobre la vida. Para él es una buena escuela de aprendizaje. Se queda ahípor eso. Solo es un hombre que mira. No cree en la causa,

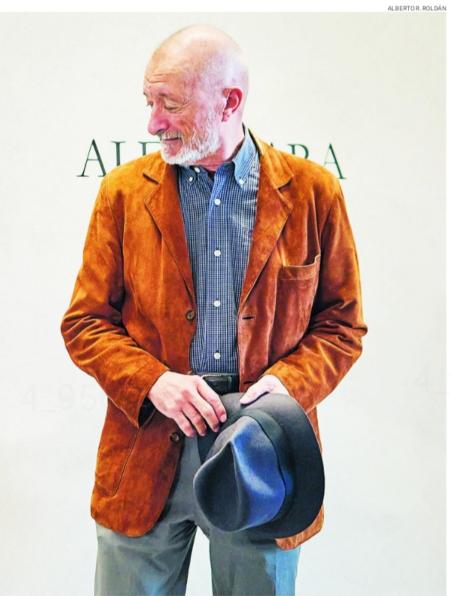

sino en los seres humanos». El escritor aleja malentendidos y reconoce de manera abierta: «Soy escéptico con las revoluciones, aunque hay que hacerlas. Y con

pacíficas, aunque las hay, no logran nada. Lo que sucede es que, una vez hechas, quien ha dado la cara, quien se la ha jugado por ellas y se ha roto el alma, es apartado, y el que ha estado detrás todo el rato viene para decir, quí tate tú, que esto lo voy a terminar yo. He presenciado revoluciones, como la de Nicaragua, donde ahora está Daniel Ortega sentado en su finca, que yo conozco... Es triste».

Arturo Pérez-Reverte, e chándose hacia atrás, apoyándose en el respaldo de la silla, repite luego: «Eso no quiere decir que no haya que hacerlas. Hay que hacerlas en muchas ocasiones. A veces hay que pelear, aunque sea sin esperanza, tan solo para bacer que al

otro le sangre la nariz un poco». En el eje de «Revolución» queda

En el eje de «Revolucion» queda lo que atrae a Martin Garret, que «es lo que me deslumbró a mí en las primeras guerras», como revela el novelista. «Quedé fascinado por el horror y la cantidad de cosas insólitas que vi en los conflictos. Enseguidame dicuenta de que aprendería másen ellos que en diezaños en Madrid. Lo que le asombra a Martin Garretes lo mismo que a mí: el ser humano, la causa por lo que el hombre se mata en el Libano, en El novelista Arturo Pérez-Reverte, ayer, durante la presentación de su libro

«Me enganché a los conflictos por cómo se comportan los seres humanos en la guerra», asegura

### Zapata, Villa, guerrilleros y mujeres soldado

J.O. MADRID

Hay en «Revolución» un retrato complejo de hombres y mujeres. De gente peligrosa que, como explica Arturo Pérez-Reverte, son capaces de matarle a uno llamándole de usted y con las máximas galanterías yeducaciones. Martín Garret los conocerá en el campo de batalla, donde las leves de la guerra a veces se imponen a las lealtades de laamistad. Pero también en las civilizadas ciudades, donde el amor abre entre caballeros litigios personales que nada tienen que ver con la simpatía o la aversión. Arturo Pérez-Reverte, que siempre ha reconocido en México un país fascinante por su historia y su manejo de la lengua, ofrece el cuadro de es**ta revolu-**ción en crudo, sin tapu**jos, con un** retrato de Pancho Vill**a muy vivo** 

y real, «del que estoy orgulloso», en el que asoma la figura legendaria de Emiliano Zapata y en la cual reserva un papel especial para esas guerrilleras que marchan al lado de sus compañeros, con los hijos envueltos enrefajos, vengan las cosas a favero en contra, y a las que no desanima la dureza del camino ni las fatigas de los combates.

«Jamás me han gustado las novelas ideológicas, no me apetece hacerlas. Las ideologias pueden

«Jamás me han gustado las novelas ideológicas, no me apetece hacerlas. Las ideologias pueden engañar y manipular. Lo que yo quiero hacer es narrar cómo se comportan las personas en estas circunstancias y cómo sobreviven. Cuando estuve por primera vez en una guerra, reconocí geometrías, ángulos, rectas. Entendí

Ucrania. Lo que élmira es lo que yo miraba: cómo se comporta el ser humano yver de repente cómo alguien educado y culto puede convertirse en un francotira dorymatar niños; cómo el héros da por la mañanapuede comportarse igual que un villano por la tarde. Esto lovi en Eritrea, con aquellos guerreros que por la mañana pelearon como leones, igual que los grandes héroes, y, por latarde, saquearon, violaron y mataron a los prisioneros. Son esas contradicciones las que atraen a un joven de veinte años, las que moldean en él una visión particular del mundo y también las que rompen los esquemas que nos venden en las sociedades bienpensantes. Me enganché a los conflictos béli-



El revolucionario Pancho Villa

que el azar y el caos tienen unas reglas propias y que a través de ellas puedes acercarte al mal, a la violencia, a la catástrofe y a la violencia, a la catástrofe y a la violencia, a la catástrofe y a la vida... Me fascinó». Las contiendas, como explica Arturo Pérez-Reverte, al igual que la navegación, desarrollaron en él una predisposición natural para detectar riesgos: «Tengo un acusado sentido del desastre. En las guerras y en el mar estás atento, no te relajas. Esta experiencia te hace ver cosas que otros no ven. No es que sea profético, y tampoco es inteligencia, sino cierta perspicacia para detectar cosas que otros no poseen». Quizá por eso aventuró hace variosaños cómo Europa se acercaba a ciertas tesituras que hoy parecen haberse confirmado: «Hay cosas que me gustaría no saber. Ser Casandra no es una buena cosa. Existen asuntos que me gustaría ignorar, no intuir y tampoco imaginar».

cos por cómo son los seres humanos en la guerra, lagente que muere en ellas, por las lealtades que se generan, por elhorror, por elamigo que manda fusilar... estas complejidades tan vivas y tan humanas». Y añade: «Por eso, cuando me insisten por ahí que me involucre, mójese con el colorado, con el verde, contesto siempreque esto no es así, que eso depende. Es un tiempo consignas fáciles, de tuits. En este momento, donde resumimos ideologías en 180 caracteres, es muy difícil de entender. Solo pretendo contar una historia y dar una visión diferente de lo habitual. No intento congraciame con el mundo en el que vivo, sino mostrarlo como lo veo ahora».

## LARAZÓN presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



#### Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

#### **GALICIA Y CANTABRIA**



Sábados

**Diez Minutos** 

**Domingos** 





LARAZON Disfruta más de la semana con

39

Sofía Lara se pondrá en la piel de las víctimas

> estos los tres pilares de las entrevistas que Morena realizó y son los tres ejes sobre los que se mueve este «incómodo» montaje que oscila entre la historia realy la ficción de las tablas.

#### Don Juanes sin seducción

Y vaya si molestaron estas «Muñecas de piel»: «Me acosté siendo prescindible y me desperté siendo peligrosa», recuerda la uruguaya. «No pensé que fuera a generartanto debate. Pero surgieron las voces de la Inquisición. porque la censura siempre está a la espera, y me sorprendieron las posturas de muchas personas. Descubrí que era un tema muy vivo. La gente no lo tenía resuelto y hasta la Interpol me reconoció quea esas menores se las reconocía como prostitutas hasta hace bien poco... Y ahí está el cambio, en reconocerlas como lo que son: adolescentes vulnerables»

Durante el proceso, Morena, en cuya trayectoria sobresalen las revisiones de los clásicos, tuvo la tentación de incorporar el mito del Don Juan, que ya había trabajado antes -precisamente con el actor de esta pieza-, pero terminó desechando la opción «porque aquí no existe esa seducción. Son niñas que buscan dinero y señores obsesionados con la juventud como si fueran vampi-

**DÓNDE:** Teatros del Canal (Sala Verde), Madrid. **CUÁNDO:** 8 y 9 de octubre. **CUÁNTO:** desde 9 euros.



Marianella Morena presenta en Madrid el caso que removió la opinión



Julián Herrero. MADRID

a aparición de una jovende solo 17 años en un arroyo fue el primer soplido de un huracán mediático querevolucionó la opinión pública uruguaya a principios de 2020. Dos noticias acapararon los titulares en aquella primavera: el covid y la «Operación Océano»

covid y la «Operación Oceano» (sirva la comparativa para com-prender la importancia del asun-to en el país). La imagen de aque-lla chica, muerta yempapada, no se iba de la cabeza de Marianella

Morena: «Soñé muchas noches con ello, y no podía alejarla de mi pensamiento. Cuando eso sucede sé que no tengo escapatoria, entonces me rendí y me puse a indagar sobre el caso», justifica.

Comenzaba así a escribirse «Muñecas de piel» (Teatros del Canal), la pieza cuyo origen le provocaba pesadillas con el cuerpo abandonado de Aldana y que siguió el rastro de la investigación de las autorida des: un camino tor-

tuoso de «wasaps», sexo y abusos que cuentacon menores en busca de dinero para hacerse cirugías y comprarse ropas de marca y con «la plana mayor de la clase privilegiada», cuenta Morena, de Uruguay y parte de Latinoamérica. El caso explotaba en el debate público, tanto como lo hiciera por estos lares el de La Manada, y la escritora y directora aprovechó para levantar una pieza que, a conciencia, no oculta la dureza de lo vivido: «Quería que molestara, que la

«Quería que la pieza <u>molestara, que la</u> gente salga con ganas de vomitar y de llorar», dice la autora gente saliera con ganas de vomitar y de llorar, con el estómago dado la vuelta. Interpelo al espectador hasta de jarlo sin aire, literal»

Encima deles cenario, Sofía Lara es la encargada de ponerse en la piel de esas menores; Álvaro Armand Ugón, el victimario; y Mané Pérez, la fiscal que representa mucho más que la justicia de todo un proceso que todavía no hallegado a sufin: « Nos dimos cuenta de que

con laleyno basta si lacomunidad no se adueña del cambio. La ley respalda, pero no es el motor. Se necesitó de una revolución social que se apreció con lallegadade las mujeres a las fiscalías». Fueron

### Echanove se debate entre dos bandos: ¿sol o sombra?

El actor y director pisa el ruedo de la lírica con «Pan y toros» en la Zarzuela

J. Herrero. MADRID

Tocaba presentar «Pan y toros», pero Daniel Bianco, jefe de la casa, no dejó pasar la ocasión para quele lo que no con oportuno para una rueda de pren-sa en el Teatro de la Zarzuela: no había apoyo técnico para la oca-sión. Los «micros» y altavoces brillaban por su ausencia. «Lo tengo que decir», confesaba, «el Inaem no haconsiderado necesario poner personal de audiovisuales, así que proyectaremos lavoz». Se quedaba a gusto el director del centro y co-

menzaba, ahora sí, el idilio de Juan Echanove con la lírica: «Esto es drogadura», asegurabade suaventura como director de la pieza de Fran-

cisco Asenjo Barbieri. Fue Goya, muy presente en la Bullón), el que le llevó hasta el compository, unavezahí, el actorno ha tenido otra que entregarse: «Lo de-jaría todo por seguir en la lírica. Dejaría de interpretar y de dirigir teatro en prosa. Estoy enganchado. No melo esperaba, pero es algo que desarrolla mi personalidad, mi creatividad y me hace mejor perso-na cada día. Me siento maravillo-

samente tratado en mi profesión, pero esto ejerce una atracción y un amori resistible. No hevivido nada como esto», defiende quiense confiesa fiel «a mi mujer y a este elen-

Provocar el placer Dentro del número 4 de la calle Jovellanos Echanove as eguras entirse seguro; «en este mundo en el que no me siento a gusto, es entre cajas donde verdaderamente estoy bien, en estos edificios públicos que están hechos para provo-car el placer, el entendimiento yla conexión entre seres humanos».

Barbieri le ha dado la tranquilidad que necesitaba. «En él está nuestro genoma», dice de un autor que muestraen «Panytoros» esa España dividida en dostendidos, sol y sombra:«A lasombra, normalmente, le mientras, el sol sufre. A veces se enfrentan y llegan a las manos; y, sin darse cuenta, en elcentro del redondel hay uno que se está jugando la vida». Así condensa Echanove la trama de un montaje que ocupará la Zarzuela del 6 al 23 de octubre.

Siempre setiendea exageraren las presentaciones, pero, en esta oca-sión, lo del director es casi como un

primer amor, «y mira que he tenido muchos», ríe. También el coro le tie-ne encandilado: «Es vigorizante trabajar con esta gente». Del mismo modo que la experienciale haservidoparagenerarun nuevoactor, «mucho más musicalizado» despu las jomadas junto al maestro García

Calvo –director musical–, cuenta. Y sobre sien la función hay debate sobre la Fiesta, Echanove reconoce que «nuncamostraría su opinión en fiesa amante de los toros... aunque no los frecuente todo lo que le gusta-ría «porque a la entrada me abu-chean los antitaurinos y dentro los

**DÓNDE:** Teatro de la Zarzuela, Madrid. **CUÁNDO:** del 6 al 23 de octubre. CUÁNTO: de 5 a 50 euros.

#### Cultura

#### Opinión

El poder de la palabra

#### Corre por el niño

#### Fernando Vilches

Desde hace unos años, nacióen lacabezade Juan Casado, el mejor pediatra español de toda la historia, estaidea para subsanar las deficiencias económicas que sufrió el Hospital Niño Jesús (referente como pediátrico entoda España) cuando su fundadora agotó los recursos dinerarios. Todo ello lo cuenta en su último libro («Recuerdos yconfesiones de cincuenta años de pediatría», Kailas) que no tiene desperdicio. En un vídeo breve, pero intenso emocionalmente, Juan, apoyado por otro médico del Hospital y por madres de pacientes, famosos y, especialmente, algunos de los niños que están ingresados y otros que han sido pacientes del hospital, presenta el acontecimiento. El video, se lo aseguro, es absolutamente entrañable.

Este médico, escritor, atleta y sabio, emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, ha tenido una larga y fructífera carrera profesional en este excelente Hospital, dedicada por entero a la infancia, sus enfermedadesy, sobre todo, sus remedios. Ha tenido la alegría de arrebatarle a la muerte muchas, muchas as, pero también ha bebido el cáliz amargo de la derrota cuando la Parca havencido con sus reglas inescrutables. Todos los años, desde hace una década, organiza a costa de su tiempo, de su familia y de su sueño esta maravillosa iniciativa para recaudar fondos que permitan no detener la investigación so-bre las enfermedades infantiles. Lleva toda la vida vigilando, es cuchando, atendiendo cada síntoma por pequeño que sea para vencer a la enfermedad, y sus secuelas, y ala muerte, la que no permite el retomo La carrera plicamuybienPericoDelgado): 2 kilómetros, para gordos y oxidados como yo, que se pueden hacer andando; 5, para los más valientes y 10, para esas personas sanas que practican depor-te habitualmente. Pero, sobre todo, es un acontecimiento familiar para salvar muchas vidas.



A la izquierda, Melyssa Pinto, célebre concursante de «La isla de las tentaciones», junto a Macarena Gómez, en «Takbir»

#### **Matías G. Rebolledo.** MADRID

esde que tenemos constancia de nuestro eco en la historia, la relación entre arte y ficción se ha ido clesdibujando. El cliché del arte imitando a la vida real, en la era de la posverdad, invirtió el orden de los factores y cada día se hace más complicado adivinar quién pensó qué y, sobre todo, quién lo hizo antes. Esa confusión, tan propia de nuestracoyunturacomo la amenaza internacional del terrorismo, es el punto de partida de «Takbir», el debut en la dirección del también escritor Jordi Calvet y un intenso cortometraje al que se le puede sombrear interés con apenas un trazo en forma de interrogación: guede un guionistaser autor intelectual de un atentado terrorista?

#### Un dilema moral

chando, atendiendo cada toma por pequeño que sea a vencer a la enfermedad, y secuelas, y alamuerte, laque comite el retomo. Lacarrera se tres distancias (como extamuybien Perico Delgado): lómetros, para gordos y oxidos como yo, que se pueden ser andando; 5, para los más sentes y 10, para esas personanas que practican deportabitualmente. Pero, sobre o, es un acontecimiento fatar para salvar muchas vidas. chas.

"Hace unos años, mi novela "La espada de Alá" tuvo cierto eco en la Prensa internacional por cómo abordaba el tema de la radicalización», explica Calvet, interesado y especializado desde hace años en elterrorismo yihadista. Asíes como se explica la delicada trama de su debut en el cine, un filme que ya ha sido seleccionado enconcursos tan importantes como el del inminente Festival de Sitges y para el que se ha estado documentando durante años. «Como escritor, uno trabaja siemp re pegado a la realidad, a la veracidad de lo que está

### «Takbir»:

## los peores peligros en la mejor ficción

El escritor Jordi Calvet debuta en la dirección con un intenso cortometraje

seleccionado a competición en Sitges

contando. Por eso me parecía interesante imaginar qué pasaría si un guion de una serie o de una película fuera utilizado por terroristas re ales parallevar a cabo un atentado», matiza. Y la materialización, en «Takbir», resulta en unos vibrantes quince minutos demetraje que juegan con un dilema: ¿se ha dado cuenta el guionista de lo que está ocurriendo cuando acude a denunciar los hechosal a policía o solo se trata de una maniobra publicitaria barata? « Era interesante ver qué pensaría la gente antes de revelarlo», añade Calvet.

El corto, que pronto inaugurará el Filmets y ha sido seleccionado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, cuenta además con un reparto de lujo. Por la comisaríadesfilanrostros relevantes de nuestro cine, como Pedro Casablanc o Macarena Gómez, y «Takbir» cuenta también con la aparición de Iván Hidalgo y Ares Teixidó. Como dato curioso, aun-

que ha llamado la atención de varios medios por su relevancia televisiva, destacar que la película marca el debuten la interpretación de Melyssa Pinto, célebre concursante de «La islade las tentaciones» en su segunda edición. «Es una actriz muy dispuesta y valiente. Surgió la posibilidad de que participara con un pequeño

«El tiempo de rodaje fue de apenas tres días, y todo financiado con capital privado», dice Calvet

«Era interesante imaginar qué pasaría si un guion fuera usado por terroristas», añade papel y, la verdad, todos estamos

muy contentos», explica Calvet. «El tiempo de rodaje fue de apenas tres días, y todo financiado con capital privado», añade sobre un cortometraje que bien podría situarse ya como uno de los mejor valorados de cara a los Goya. «El guion de la adaptación a largometraje ya está escrito, es solo cuestión de ver cómo se desarrollan los tiempos y si acaba gustando a más gente», añade el director, que afir-ma repetiría sin dudar la experiencia: «Nos gustarí a primero comple-tar el circuito de festivales, porque creemos que así el proyecto tendrá la difusión necesaria, pero ya ha habido contactos con platafor-mas», indica Calvet sobre el complicado escollo del estreno en una ndustriaque cada vez deja menos hueco para los cortometrajistas.

Antes de despedirse, y de invitar especialmente alos lectores de LA RAZÓN a identificar la voz que informa a los personajes en las noticias de los atentados, Calvet resume la intención de su primera película: «Todo parte de la idea de la planificación dentro del caos. De estar avasallados constantemente por noticias que no parecen venir de ningún lugar concreto. ¿Qué pasaría si, realmente, alguien les hubiera dado ese orden?», añade convencido, sobre un corto como «Takbir» que, por supuesto, se toma la amenaza en serio, pero en el que también hay hueco para el humor y los giros inesperados de guion. La solución al dilema ya es cosa del espectador.

### Ciencia

Daniel Pellicer, VALENCIA

l jurado del Premio Nobel 2022 en Fisiología o Medicina, reuni-do en el Instituto Karolinska en Solna, Suecia, ha concedido su galardón a las investigaciones sobre evolución humana, cuyo máximo exponente es el también doctor sueco Svante Pääbo, considerado por muchosuno de los fundadores de la paleogenética. Sus estudios so-bre los genes de los homínidos antiguos hansido necesarios para comprender nuestro origen y cómonosseparamos de otros pri-mates. Svante Pääbo consiguió secuenciar el genoma del Homo neanderthalensis, un pariente extinto de los humanos actuales. También descubrió el Homínido de Denisova, otra especie extinta y, hasta entonces, desconocida por la comunidad científica.

Sin duda, su descubrimiento más relevante es el que permitió confirmar la transferencia de material genético desde estos homínidos a nuestra especie, el Homo sapiens, tras la migración fuera de África hace unos 70.000 años. Todavía se pueden observar restos de material genético de dichos homínidos en los humanos modernos, lo que nos afecta en aspectostan importantes como laforma en que nuestro sistema inmunita-rio reacciona a las infecciones.

se encontraba Pääbo al plantear sus experimentos era que el ADN, la molécula que contiene el «libro de instrucciones» de la célula, se degrada con el tiempo en fragmentos pequeños, sufre modifi-caciones químicas y las bacterias delentomo también pueden contaminar las muestras con su propio ADN, dificultando enormemente el análisis. La idea brillante de Pääbo fue cómo encontrar ADN desuficientecalidad para obtener resultados robustos que permitiesen comparar el ADN antiguo con el moderno. Dentrode unacélula humanahay

Considerado el padre de la paleogenética, este biólogo sueco consiguió secuenciar el genoma del Homo neanderthalensis

### Svante Pääbo gana el Nobel de Medicina por su estudio de la evolución de los homínidos

nenADN: el núcle o celular, donde se encuentran las instrucciones nombradas anteriormente, y la mitocondria, el orgánulo que se encarga de proporcionarle ener-gía a lacélula que posee ADN pro-pio. En cada célula hay un único núcleo, sin embargo, residen cientos de mitocondrias que contienen, cada una, un fragmento de ADN, por lo que hay presentes muchas copias del mismo fragnento. Al extraer la información genética de las mitocondrias obenidas a partir de un hueso de ne and ertals e pudo se cuenciar un ragmento de ADN lo suficientenente grande com o para compa-

rarlo con nuestras mitocondrias y las de los chimpancés. Dicha comparación demostró que el neandertal no fue Homo sapiens, ni chimpancé, sino que era gené ticamente distinto a ambos. El gran proyecto en el que se embarcó posteriormente buscaba conseguir secuenciar un genoma nuclear completo de neandertal. El instituto Max Planck le propor-cionó un laboratorio con las técnicas de secuenciación más vanguardistas de la época y, en 2010, consiguió su objetivo. Ahora la ciencia disponía de otro genoma de un homínido que no éramos nosotros. Los análisis posteriores

straronque la especie neandertal se separó del ser humano hace unos 800.000 años.

Sin embargo, tras analizar varios genomas ne andertales de diferentes regiones, observaron un hecho sorprendente:el ADN de los neandertales se parecía más a los geno-mas humanos de Europa y de Asia que a los de África, lo que demos-traba un hecho que había sido sune andertales y los Homo sapiens se habían reproducido y tenido descendencia durante los milenios que compartieron territorios. Este hecho se puede observar al realizar análisis ennuestro genoma, yaque

entre un uno y un cuatro por ciento del mismo es de procedencia nean-dertal. En 2008, mientras se encon-trabanan alizando cientos de restos de homínidos, el laboratorio dirigido por el doctor Pääbo se topó con un fragmento de un hueso de un dedo obtenido en la cueva De-nisova, en Siberia.

### Una nueva especie Tras realizar los análisis pertinen-

tes, observaron que la genética del fragmento no coincidía con ninguno de los neandertales, por lo que se encontraban ante una nueva especie de homínido, el denisovano. Los estudios de genética poblacional realizados posteriormente muestran que algunos ha-bitantes del sudeste asiático y de Melanesia tienen hasta un seis por ciento de ADN de esta especie en su genoma. Estos descubrimien-tos le han valido a Pääbo el apodo de «padre de la paleogenómica», la disciplina científica que se encarga del análisis de fragmentos de ADN antiguos para comprender la evolución y las migraciones de los homínidos que surgieron de África, entre los que se encue ntran nuestros antepasados directos.



Svante Pääbo parece llevar el prestigio en la sangre, ya que es hijo del también Premio Nobel de 1982 Sune K. Bergström

#### Una vida plagada de reconocimientos

El flamante Premio Nobel 2022 es el último de los muchos galardones que ha recibido Svante Pääbo por sus investigaciones. En 2018, este brillante científico fue condec

Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y la revista «Time» lo nombró como una de las 100 personas más influyentes del año 2007. Toda una vida dedicada a la investigación ha dado

(y seguirá dando, sin duda) sus frutos, ya que el doctor Pääbo se encuentra todavía en activo trabajando en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig.

#### Toros

Rodrigo Carrasco. MADRID

laza 1 volvía a salir triunfadora del concurso para la explotación de la primera plaza del mundo para el próximo lus tro. Su propuesta fue la más competitiva, con iniciativas como la de facilitar 3.000 abonos gratuitos para jóvenes y mayores. Junto a Simón Casas, el Director General de Nautalia Viajes Rafael García Garrido vuelve a estar al frente de este proyecto tras lidiar con los años más difíciles para la tauromaquia. Además, Garrido este año también se hacía con Valencia, donde pretende extender su modelo, apostando por acontecimientos de calidad durante todo el año. Entre ellos el regreso a Madrid de Morante este sábado y Talavante y Roca Rey por el Día de La Hispanidad.

¿Cuál es su balance de este año de recuperación en el que ha re-novado ciclo en Madrid y ha de-butado en Valencia?

Las ferias han funcionado muy bien, pero quedatrabajo por hacer en el resto del calendario, sobre todo en Madrid.

¿Cómo se le quedó el cuerpo después de presenciar las cogidas de Ángel Sánchez el pasado

domingo? Helado. Ver a un torero entregado por completo a un toro así siempre obrecoge. Además, me dio mucha pena porque era unatarde que Ángelse había ganado conmucho esfuerzo tras sus triunfos en la Copa Chenel y su actuación en Madrid este verano. Pero aseguro que tendrá otra oportunidad.

Además del caso de Ángel, ha habido otros toreros que se han ganado volvera Madriden mejo-res condiciones: Fernando Ro-bleño, Ángel Téllez o Álvaro de la Calle. ¿Habrá hueco para to-dos en un San Isidro más corto? Es muy difícil contentar a todos, pero nuestro compromiso es es cuchar a los toreros que se han ganado su sitio en el ruedo.

¿El cartelazo para el Día de la de intenciones del nuevo proyecto de Plaza 1 en esta segunda

En parte sí, pero también sirve para consolidar una fecha que antes no funcionaba bien en Madrid y para despedir esta temporada por todo lo alto.

Anteriormente ha dicho que el



Rafael G. Garrido Empresario de Las Ventas

## «Desde que tratamos al abonado como en el **fútbol** estamos creciendo»

En plena Feria de Otoño el Director General de Nautalia hace balance de la temporada y desglosa el nuevo proyecto

abonado al fútbol es más recom-pensado que el de los toros. Así lo pienso. Cuando acudo a mi

abono en el estadio de fútbol tengo la garantía de que por ese partido estoypagando mucho menos que el aficionado que solo acude esa tarde. Hay que premiar la fide-lidad del aficionado que va a todos

los festejos. Él es el que hace posi-ble que se pueda programar una temporada. De hecho, desde que y recuperando muchos abonos.

¿Como empresario del turismo, cree que decir que «el Efecto José Tomás colapsa Alicante en

agosto» es un eslogan? Para nada. El «Efecto José Tomás»

es una realidad indiscutible. Es cierto que este año una de sus actuaciones ha coincidido con la temporada alta de Alicante, pero él ya ha demostrado que es capaz de reventar cualquier plaza o ciu-dad del planeta taurino.



Plaza 1 no ha cambiado. Siempre diré que José Tomás toreará en Madrid cuando él quiera»

«No puede ser que a diez días de una feria sus abonados no sepamos si el canal la va a retransmitir»

¿La postura de Plaza 1 sobre la posibilidad de contratarle no ha cambiado?

No. Siempre diré que José Tomás toreará en Madrid cuando é lquiera hacerlo.

¿Cómo valora la recuperación, por parte del CAT, de la Venta del Batán como uno de los epicentros de la afición madrileña?

Es una iniciativa positiva para to dos. Creo que puede servir como un elemento de marke ting perfecto. Había que encontrar alguna forma de prolongar la atracción de cada festejo taurino y exhibir los toros de una corrida durante los días previos es una muy buena.

Siempre dice que el marketing esalgo fundamental para el proyectode Plaza 1. ¿Se en cuentran con trabas para promocionar la Fiesta en algunos espacios?

Desgraciadamente sí, pero en nuestro plan de medios y publicidad también tenemos esto en cuenta. Aun así, es una realidad que Madrideste otoño está empapelada de arriba abajo con la programación de Las Ventas y eso no va a cambiar.

Finalmente, la Feria de Otoño no se retransmite por televisión y ya ha dicho públicamente que no cree en el modelo vigente.

tiendo esporque el canal Torosno se interesó lo más mínimo en hacerlo. No puede ser que a diez días de unaferia los abonados al canal, como yo, aún no sepamos si ese ciclo se va retransmitir. En cualquier deporte eso es impensable.

Es posible que Plaza 1 emita en un futurolos festejos de Las Ven-tas a través de un canal o plataforma propia. De momento estamos valorando

**El diestro permanecí**a en el hospital tras sufrir un grave percance en Cuéllar

#### L.R.T. MADRID

El torero salmantino Manuel Diosleguardeyaseencuentraen Diosleguardeyaseencuentraen su domicilio tras recibir este lu-nes el alta en el Hospital de Sala-manca, después de 36 días hos-pitalizado (19 en Valladolid y 17 en Salamanca) debido a la gravísimacomadasufrida el pasado 28 de agosto en la localidad se-goviana de Cuéllar.

La evolución experimentada a lo largo delaúltima semana ha sido clave para que el equipo médico haya tomado esta deci-sión, según ha explicado a Efe el propio Diosleguarde, quien se mostraba «muy feliz» de volver otra vez a su entorno al lado de

«Después de tanto tiempo en el hospital uno ya echa en falta el calor de los suyos. Han sido 36 días muy difíciles en los que ha sido crucial el trabajo y el cuida-do de todos los médicos y profesionales que me han atendido, también el de la cirujana que me salvó la vida en enfermería de la plaza de Cuéllar. No tengo pala-

bras suficientes de agradecimiento», ha señalado el joven torero, de 23 años.

Un calvario que tuvo su origen al entrar a matar a aquel sexto toro de la corridace lebrada el 28 de agosto en Cuéllar (Segovia), de Cebada Gago. Eldiestro se tiró muy recto con la espada después de cuajar una gran faena y en el momento del embroque el animal le prendió por el muslo derecho, dejándose suspendido en el aire con el pitón dentro durante varios segundos de verdadera an gustia.

Rápidamente fue llevado a la en fermería de la plaza, donde, por espacio de una hora aproxiper el equipo médico de la ciru-jana Marta López, y después fue trasladado de urgencia de la tal Clínico de Valladolid para ser mtevamente interveni do de una cornada en la cara interna del muslo derecho de 25 cms por debajo de triangulo de Scarpa, que le habían partido la arteria femoral y la vena safena.

Tras varias sema nas ingres ado er este centro hospitalario, el pasado 19 de septiembrefue de-rivado al Hospital de Salamanca, dende ha continuado surecupeeción hasta que hoy, y 36 días después, ha podido regresar asu

No obstante, todavía deberá acudir cada dos días a la Mutua Fre map de la capital salmantina para que le continúen haciendo la scuras pertinentes, además de seguir diariamente con sus ejercicios de rehabilitación, y todo con un único fin:«Recuperarme bien v poder volver a torear cuanto antes», concluye Diosle-

Tras la recuperación de Manuel, ahora todo el mundo sigue pendiente de Ángel Sánchez a frente. Evoluciona favorable-

quien se le detectaba de madrugada una pequeña fractura en la

Corrida de toros - fuera abono

6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

Diosleguarde a la salida del Hospital de Salamanca

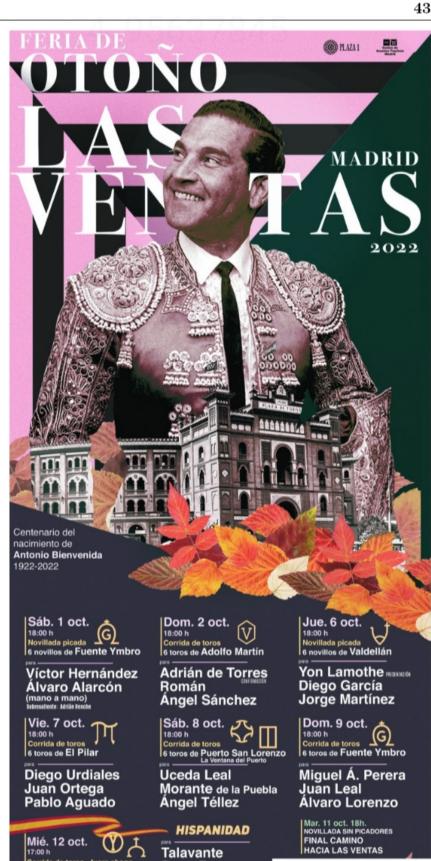

**Roca Rey** 

Fco. de Manuel

**COMPRA TUS ENTRADAS** 

WWW.LAS-VENTAS.COM

#### Egos

Diario de un viejo que le grita al televisor

¿Debería Tamara Falcó meterse a monja?

#### Jesús Amilibia

Es una pregunta que dejo ahí, en el aire, donde en realidad están to das las grandes preguntas existenciales. ¿Debería **Tamara Falcó** meterse a monja? Lo quiso ser de joven, según tiene dicho. Y ahora, después de probar la gloria terrenal y su frenesí, ¿cabe un retorno a su vieja vocación? Debería hacerse una encuesta. En una ya publicada, la mayoría apoya la ruptura de Tammy con **iñigo** Onieva (o nieva o truena), pero no han preguntado si sería del gusto del personal que la marquesa de Griñón profesara en la orden de las agustinas, las benedictinas, las capuchinas, las franciscanas, las cartujas o las carmelitas descalzas, por ejemplo. De momento, se ha refugiado en Dios: «La divi-na providencia tenía un plan», dijo en la tele, porque hay momentos en que ella se confiesa mejor en «El Hormiguero» que con el **padre** 

Ángel. Piadosa, la marquesa le su-plicó a la Virgen: «Si no es el hombre de mi vida, quítamelo». Eso fue el verano pasado, o sea, que algo se olía ella, yno era precisamente a incienso, sino a cuerno quemado. Es lo que tiene acercarse tanto a los cirios.«Lo que no sabíaera que los planes de la Virgen era quitármelo televisión mediante», ha explicado ahora. Es que los designios de las Vírgenes tam-bién son inescrutables y lo ven todo, hasta «Sálvame».

Como Tammy le ha cogido el gusto a la dolce vita, la tele, todo eso, existe un evidente peligro: que ya en el conven-to, aún novicia, la visitara un Don Juan Tenorio. ¿Se imaginan la escena del sofá en la portada de «¡Hola!»? ¿Podría Tamara olvidar el mundo? ¿Podría el mundo olvidar a Tamara? Vivo sin vivir en mí. La encuesta ya, por fa.

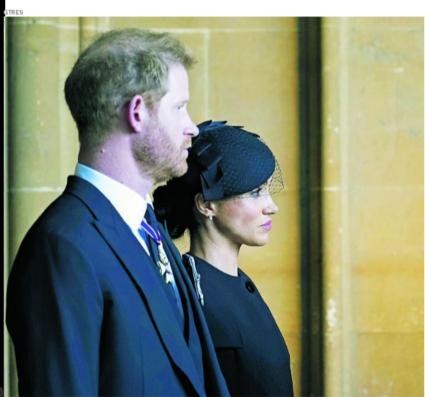

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, en el funeral de Isabel II

Los duques de Sussex parecen decididos a cancelar la serie que firmaron con Netflix por 100 millones de dólares o, en su defecto, no emitirla hasta 2023

## El lavado de imagen de Harry y Meghan Markle

Elena Barrios. MADRID

na vida de película. Así pensaban Harry de Inglaterray Meghan Markle que sería su relación. El príncipe británico que se enamo-ra de la actriz americana. El índi-ce de popularidad del menor de Carlos III y de Diana de Gales se ce. Pedidade mano, boda... yproblemas. El culebrón estaba servi-do; al menos, para Netflix, que no dudó en ofrecer a la pareja un contrato de 100 millones de dólares por la emisión de una serie biográfica sobre ellos tras su po-lémica salida de la familia real y las posteriores acusaciones de la

a Oprah Winfrey y que provoca-ron el distanciamiento, y la pos-terior ruptura, familiar. El reciente fallecimiento de la reina Isabel II provocó el regreso de los du-ques de Sussex a Reino Unido. Ya lo habían hecho con anterioridad para participar, en la medida que les permitieron, durante las cele-braciones por el Jubileo de Plati-no de la ahora difunta soberana.

#### Unidos por el dolor

El 8 de septiembre los Windsorse mostraban unidos por el dolor provocado por la pérdida de Isabel II y juntos compartieron días de luto hasta el funeral de Estado celebrado el pasado 19. Parece que ese tiempo sirvió para que Harry se acercara a su padre, el ya rey Carlos III, ytambién asu hermano, William. Tanto que el duque llegó

a solicitar una revisión de su próxima biografía para cambiar algún enfoque provocado por la mejora de las relaciones. «Los editores pagaron 20 millones de dólares por adelantado porque sabíanque lo que se escribiera sería enorme para las ventas y la exposición en todo el mundo. Pero el primer borrador que recibieron fue decep-cionante porque era demasiado emotivo. Finalmente, el definitivo e terminó, firmó y se pag gran cantidad de dinero y energía para asegurar de que saliera este

Debido al aumento de la criminalidad en Montecito, la pareja planea mudarse a otra urbanización

año. «Puede haber cosas que no se ve an tan bien si salen tan pronto después de la muerte de la reina y de que su padre se convierta en rey», comentó una persona cercana a ellos con respecto a los cambios de última hora. Este sería también el dese o de los Sussex con Netflix, empeñada en emitir el espacio sobre la vida de la pareja este próximo diciembre. Harry y Meghanson más partidarios de, o bien cancelar su emisión, o, de lo contrario, incluir en esa docuserie los acontecimientos acaecidos hasta 2023 y que incluirían, portanto, no solamente el regreso de ambos a Reino Unido (en el Jubileo y por el deceso de la monarca), sino también la coronación de Carlos III, a la que asistirán. Los Sussex buscan, al fin y al cabo, un lavado de imagen, al haber acercado posturas con la familia real.

Además, queda aún por decidirse si sus hijos Archie y Lilibet son finalmente tratados con el título de príncipe y princesa, y con los beneficios, al menos en seguridad, que ello conllevaría. Algo que Harry y Meghan sie mpre han buscado y que fue, entre otros, uno de los motivos de su traslado a Montecito (California), donde querían encontrar una mayor privacidad para su vida juntos.

Por su parte, desde Netflix afirman que la compañía sigue interesada en tener el proyecto listo para lanzarlo pronto. «Netflix ha querido tener el programa listo para publicarlo en di ciembre. Hay mucha presión sobre Ted Saran-

dos (CEO de Netflix), quien tiene una buena relación con Harry y Meghan, para terminar esta serie», dijo esa persona a «Page Six».

Cambio de casa Además, Meghan Markle y el príncipe Harry podrían estar a punto de abandonar su lujosa mansión de 14 millones de euros, aunque seguirán viviendo en Estados Unidos. En un principio se rumoreó que la pareja podría regresar a Reino Unido, para es-tar más cerca de la familia, pero finalmente la idea parece des-

Todo apunta a que el príncipe y la exactriz se mudarán a una urbanización privada cercana con el objetivo de buscar una vida más tranquila. Su actual vivienda es demasiado grande y, además, la consideran poco segura desde la creciente ola de crímene sen Estados Unidos Así, se van a mudar a «Hope Ranch», una urbanización exclusiva también en Califomia. donde viven fundamentalmente jinetes, aficionados algolfypersonas de nivel económico muy alto.

### Albert Adrià vive su segunda juventud

El chef desmiga en San Sebastián Gastronómika la evolución del nuevo Enigma

Tatiana Ferrandis. SAN SEBASTIÁN

Hacía tiempo que no disfrutába-mos viendo a Albert Adrià cocinar sobre un escenario. Ha escogido el de San Sebastián Gastronómika, donde ayer explicó los entresijos del nuevo Enigma, concepto que inauguró hace tres meses con una ide a y desde hace un mes y medio desarrolla otra: «Debería haber cambiado el nombre, porque no tiene nada que ver al espacio que abrí en 2017», dice mientras el abora sashimi de melón, un bocado refrescante con el que comienza el menú al que aplica la técnica de la impregnación, que se emplea para ocuparlos espacios vacíos median-

te presión sin ser una osmosis. Para dar rienda suelta a su creatividad, emplea siempre productos de temporada, «algo que muchos dicen ypocos hacen porque cuesta esfuerzo». De hecho, sobrela citada fruta incluye un wasabi del Montseny: «Solo se lo han dejado dos mesas. Me interesa hacer una coci-na sin referencias, crear discrepan-



ciasy que el comienzo de la comida sea una de claración de intencio-nes», añade, al tiempo que insiste que está más en forma que nunca: «Cocino once horas al día, así que estoy en mi segunda juventud». estoy en mi segunda luventudo. Considerado como una de las per-sonas más influyentes del mundo de la gastronomía, el 50 Best le nombró mejor pasteler odel mun-do y la misma lista situó Tickets entre los mejores resta urantes del globo. Antes, durante sus años en elBulli como mano derecha de su hermano Ferran, ya su**mente pri-**vilegiada le llevó a idea**r técnicas** que, hoy, son aún inno <mark>vadoras.</mark>

#### Directa y nada osten<mark>tosa</mark>

Directa y nada ostentosa
Lasuya esunacocinadirecta, nada
ostentosa, limpia y divertida. Lo
que está claro es que no resulta ni
fácilni sencilla «porque, si lo fuera,
todo elmundo laharía. Lo difícil no
esrealizar elplato, si no saber cuándo está terminado. Ne cesito una
base sobre lacual construir un lenquie unestilo algo que no sa bace guaje, un estilo, algo que **no se hace** en un día». Y la clave es **la técnica** que no se ve». Hoy, el n**uevo Enig** ma es el único restaura**nte que di**rige en España «yel úni**-oen el que** estoy solo con la ayuda **del banco»,** aclara entre risas, porq<mark>ue en Lon-</mark> dres mantiene Cakes & **Bubbles y** en Nueva York, Little Spainjuntoa

Enigma son 700 metros cuadra-dos para 50 comensales por noche

repartidos en cinco servicios semanales que atienden 45 trabaja-dores e incluye entre 15 y 20 platos por cliente. En total, desfilan entre 800 y 1.000 elaboraciones por servicio porque no hay menú: «La idea es crear un lenguaje, porque, con 52 años, y después de lo que hemos pasado, quiero divertime y hacerfeliz al cliente». Se trata de un híbrido entre Tickets y el Enigmaanterior que permite alcomen-sal repetir. El mismo que saborea un calamar, al que aplica una técnica japonesa al cortarlo a cuchillo, y el resultado es un pañuelo tras-lúcido con el que realizar paquetitos. En él coloca grasa de jamón y tres gramos de caviar, ni uno más, porque «si tienes un negocio la cantidad de más de un producto se nota y pierdes dinero». Lo dice alguien que ha ido por delante en cuanto a diseño de conceptos. Al llegar la pandemia, sevio obligado a cerrar los restaurantes que for-maron el Barri. De hecho, el único que ha reabierto es al que se refirió ayer, pero durante este paréntesis se ha involucrado en proyectos de I+D, como un queso vegano con leche de soja: «Para los intoleran-tes a la lactosa está muy conseguido. Hemos estado un año probando burratas, queso en crema, stracciatella y scamorza, entre otros. Hace años que no hacía esféricos yen esta and aduralos esta-mos haciendo».

### El Pozo Extratiernos, premiada por «Juntos con la hostelería»

Gana el premio a la mejor Campaña en Prensa por el anuncio en el que las mesas de casas y bares son las protagonistas

R. G. MADRID

«Juntoscon la hostelería», formada por las asociaciones Hostelería de España, Aecob y Fiab, ha premiado a El Pozo Extratiemos como la me-Impresa en la I edición de los premios «Comunicación experiencial de alimentos y bebidas». En con-creto, la acción publicitaria galardonada, «El lugar más tiemo del mundo», protagonizada por la ac-triz Belén Rueda, capitaliza un es-pacio muy especial para los espa-ñoles como es la mesa. La mesa de nue stras casas, de nuestros bares y

restaurantes, un lugar don de todos los problemas en cuentran una tregua, donde la ternura se abre paso en forma de gestos, buena comida, risas, charlas interminables, y donde El Pozo Extratie mos, como uno más de la familia, siempre ha estasumidorunaexperienciagastronó-mica adecuada a sus gustos y

necesidades. El galardón ha sido recogido por Juan Antonio Cánovas Fuertes, director comercial de Frescos de manos de Jesús Jiménez Avellane-da, presidente de Hoytu. Junto a El Pozo Alimentación han sido reconocidas las iniciativas de Ruavieja,

Osborne, Campofrío, Cruzcampo y la campara «El país más rico del mundo» puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación con la participación del chef José Andrés. El objetivo de estos premios es visibilizar y reconocer el talento y

visibilizar y reconocer et alento y empresascomo de agencias de publicidad a la hora de resaltar unos sectores tan importantes de España como sen la gastronomía y la hostalario que desegular la cores hostelera que desarrollan los res-taurantes y bares, con su impor-tante aspecto experiencial y su contribución alacreación deiden-tidad nacional y un estilo de vida.



Juan Antonio Cánovas Fuertes recoge el galardón



#### La Historia está en los detalles

## Wilfredoel Velloso y el origen de la «**senyera»**

César Alcalá. MADRID

l movimiento cultural que apareció en Cataluña a media dos del siglo XIX y que se conoce como Renaixença quiso –y lo consiguió- magnificar la historia de Cataluña. No deseaban unos aconteci-

Todo lo ocurrido debía adornarse de grandeza. Y esto ocurrió con el que se considera el fundador del condado de Barcelona, formado por los condados de Roselló, Cerdaña, Pallars Sobirá, Pallars Jussá, Urgell, Empúries, Besalú, Gerona, Osona, Ber-ga, Barcelona y los marquesados de Lérida y Tortosa. Nos estamos refiriendo a Wilfredo el Velloso.

Erahijo de Sunifredo I y fue el primer conde de Barcelona que legó sus condadosa sushijos. De los reves carolingios recibió, año 878, los condados de Barcelona, Gerona y Besalú. Debido a la decadenciadelImperio Carolingio se le atribuye la independencia de facto de los condados, el escudo

de las cuatro barras, y lo que sería la base patrimonial de la Casa Condal de Barcelona, Wilfredo, entre otras medidas, repobló la Plana de Vic. Este territorio era tierra de nadie, pues era fronterizo con los territorios carolingios y musulmanes. Con los años,

se funda el condada de Osona. En el 870, Carlos el Calvolo nombró conde de Urgell y Cerdaña. Ayudó a Carlos el Calvo y a Luis el Tartamudo contra Ber-nardo de Gothia. Mediante el concilio de Troyes obtuvo los condados antes referidos. Ya como conde, fundo los monasterios de Ripoll (año 880) y Sant Joan de les Abadesses (año 885), destinado a su hija. También restableció el obispado de Vic (año 886). Wilfredo mantuvo su fidelidad a los monarcas ca-rolingios. Eso sí, evitó implicarse en las luchas del Lucastic Sonauca las inspessiones está interiorio. Imperio. Se opuso a las imposiciones eclesiásticas e hizo prevalecer su voluntad. A partir del 883 los musulmanes se sintieron amenazados por la ex-pansión de Wilfredo en Osona, Berguedà y Vall de Lord (Solsona). Banu Qasi fortificó la ciudad de

Existe un relato mítico que

fue utilizado políticamente sobre la bandera que resulta inverosímil. La cuatribarrada en Cataluña tiene su origen por la unión con Aragón

escrita en el siglo XII por los monjes de Ripoll. En ella se sobredimensionó su figura. La realidad es que la independencia de facto de los condados se debe a la decadencia del Imperio carolingio y no a un afán independentista de Wilfre do el Vellos o y no lo tuvo porque no tenía conciencia de algo llamado Cataluña, sino de la conocida como Marca Hispánica. Eso sí, Wilfredo el Velloso no deseaba depen-

der de los francos. Esto lo consiguió más por la decadencia de estos que por sus méritos. Y no podía tener conocimiento de que sus condados acabarían siendo Cataluña, pues el término apareció por primera vez en 1117, muchos años después de su muerte.



Con respecto al escudo de armas, origen de la actual «senyera», también es una historia romántica. La tradición establecía que Wilfredo el Velloso, herido de muerte, recibió la visita del rey carolingio Carlos el Calvo. Antes de morir Wilfredo. le pidió al rey un escudo de armas. Carlos el Calvo acercó su mano a la herida

del conde de Barcelona, mojó sus dedos en las angre y los deslizó por encima del escudo. De esta manera tenemos un relato mitológico del origen de la «senyera». No es una bandera normal, pues fue creada con la sangre del fundador -según la leyenda- de vo falleció en el 877, veinte años antes que Wilfredo el Velloso. Los escudos heráldicos se empezaron a utilizar 400 años después de su muerte. Con lo cual,

El motivo por el cual Cataluña utiliza la bandera cuatribarrada como emblema es bastante más or-dinario y no tiene la excelencia de la fábula que anteriormente hemos contado. Para conocerlo nos tenemos que trasladar al año 1150, cuando Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, uniéndose de esta manera el reino de Aragón y el condado de Barcelona en la conocida como Corona de Aragón y todos utilizaron la señal Real de

«Origen del escudo del condado de Barcelona». de Claudio Lorenzale

Lérida y ante tal provocación Wilfredo atacó la ciudad. Perdió la batalla. El 11 de agosto del 897, durante el ataque de Lobo Ibn Muhammad sobre Barcelona, Wilfredo murió. Heredaron los condados sus hijos: Wilfredo Borrell y Suñer los de Barce-lona, Gerona y Osona; Sunifredo el de Urgell, Miró los de Cerdaña, Conflent y Berga. Esta posibilidad de herencia fue debida a la descomposición o a la decadencia del poder real de los carolingios, no por una voluntad explícita de Wilfredo.

La idea mítica y romántica de que, gracias a él, nació la actual Cataluña es obra de Serafín Pitarra. Esta surgió de la «Gesta comitum barchinonensius»

TIEMPO 47 LA RAZÓN • Martes. 4 de octubre de 2022

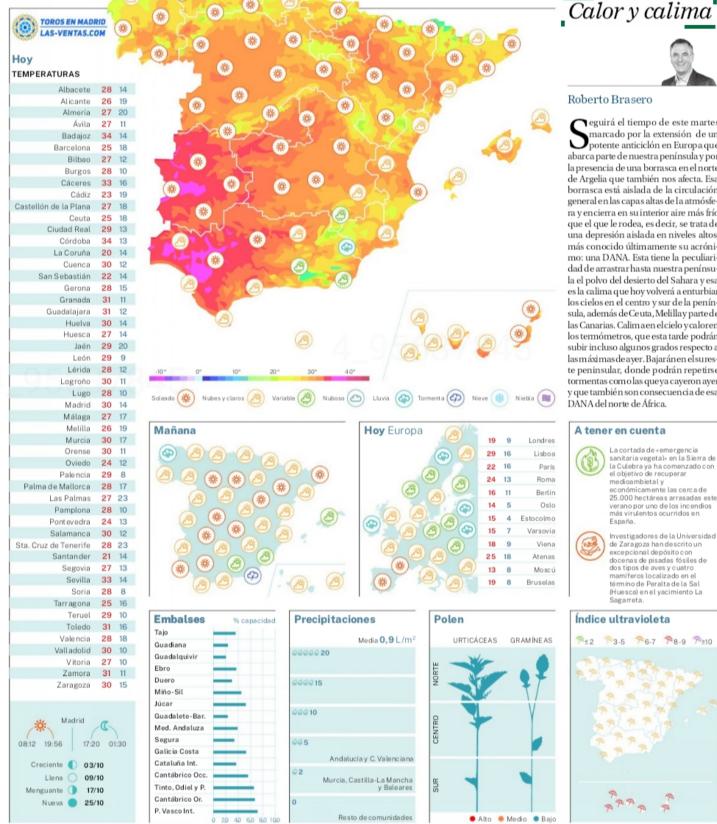

### El hombre del tiempo Calor y calima



🗬 eguirá el tiempo de este martes marcado por la extensión de un potente anticiclón en Europa que abarca parte de nuestra península y por la presencia de una borrasca en el norte de Argelia que también nos afecta. Esa borrasca está aislada de la circulación general en las capas altas de la atmósfera y encierra en su interior aire más frío que el que le rodea, es decir, se trata de una depresión aislada en niveles altos, más conocido últimamente su acrónimo: una DANA. Esta tiene la peculiaridad de arrastrar hasta nuestra península el polvo del desierto del Sahara y esa es la calima que hoy volverá a enturbiar los cielos en el centro y sur de la península, además de Ceuta, Melillay parte de las Canarias. Calima en el cielo y caloren los termómetros, que esta tarde podrán subir incluso algunos grados respecto a las máximas de ayer. Bajarán en el sureste peninsular, donde podrán repetirse tormentas com o las que ya cayeron ayer y que también son consecuencia de esa

de Zaragoza hardescrito di excepcional depósito con docenas de pisadas fósiles de dos tipos de aves y cuatro mamíferos localizado en el término de Peralta de la Sal



Francisco Martínez. MADRID

o digo trascendental, pero sí muy importante para el devenir del equi-

el Barcelona juega estanoche contra el Inter de Milán en la Champions. Derrotados ambos por el Bayern Múnich, parecen destinados a pelear por la segunda posición del grupo en el ida y vuelta que juegan enuna semanaysiempre que ninguno de los dos falle después contra el Viktoria Pizen en el duelo que les falta contra el conjunto checo. Por tanto, perder en Milán no es el fin, pero síquedarse mirando al abismo decerca, sin margen de error para el miércoles de la semanaqueviene, apenas cuatro días antes del Clásico en el formabat.

▶ Xavi pide que más jugadores marquen goles antes de la trascendental visita del Barça al Inter. El polaco ha logrado la mitad (12/24) del total del equipo en lo que va de curso

## Lewandowski necesita ayuda

Inter Milán (1-3-5-2)

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Asslani, Barella, Calhanogli Dimarco; Lautaro y Dzeko.

Barcelona (1-4-3-3)
Ter Stegen; Eric Garcla, Christensen Piqué, Alonso; Busquets, Gavi, Pedri Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

**Árbitro:** Slavko Vincic (Eslovenia). **Estadio:** Giuseppe Meazza. **Hora:** 2100 (Movistar L. de Campeones). El Barça ucha contra sus miedos, contra el pánico que ha sentido los últimos años contra los rivales «gordos», sobre todo a domicilio, con derrotas abultadas en campos importantes. En 2020, con Koeman, rompió la racha imponiéndose en Turín a la Juventus por 0-2, pero en el Camp Nou lo estropeó perdiendo 0-3, lo que le mandó a ser segundo de grupo y un calvario contra el PSG y Mbappé en los octavos definal. En Múnich este año hizo, al menos, algo bueno:competir. «Ya perdonamos al Bayern, esta vez hay que tener más puntería. También trabajamos lo psicológico, intento dar confianza a mis futbolistas. En Minichjugamos blen, peroahora

tenemos que ser superiores también en el resultado. Creo que estamos en un buen momento y debemos demostrar personalidad desde el primer minuto. Nos hemos puesto en la cabeza que no podemos fallar», opinó el preparador azulgrana. El partido en Alemania y el primero de Liga contra el Rayo Vallecano han sido losúnicos en los que los barcelonistas se han quedado sin marcar... Y justamente son también los dos encuentros en los que Lewandowski no se relacionó con el gol. En el choque del campeonato doméstico apenas pudo rematar; en el de Europa sí tuvo ocasiones de esas que desperdicia una de cada 50, y esa vez tocó. En el resto de compromisos el atacante polaco se ha mostrado tan letal como decisivo, sin necesidad de ir más lejos que al pasado sábado contra el Mallor-ca: 0-1 con su tanto, y tres puntos que después supusieron el lideratos el atacante polacos en la casa de cada so contra el Mallor-

#### Unos tienen bajas en ataque y los otros, en defensa

▶El Barcelona llega al partido contra el Inter con las mismas bajas en defensa que el pasado fin de semana. No tiene laterales derechos sanos más allá de Sergi Roberto y solo son tres centrales, Piqué,

Christensen y Eric García, que podrían jugar juntos y variar el esquema en función de lo que exponga el Inter, con uno (¿Eric?) más de lateral si hace falta. «Si el rival juega con dos arriba a lo mejor me sobra un defensa», dijo Xavi, insinuando esa opción de apostar por una defensa de tres con dos carrileros. El Inter, por su parte, lamenta la baja de Lukaku y que Lautaro Ilegue justo, si llega... «Pero yo del Inter destaco el grupo, juegue quien juegue, con mecanismos en ataque y en defensa muy trabaja dos», analizó Xavi.

Ferran, Alba, Ansu, Raphinha y Christensen, en el entrenamiento del Barcelona en Milán



El Barcelona ha disputado nueve partidos este curso, siete de Liga y dos de Champions, y su media anotadora es importante: 24 dianas, 2,6 por encuentro. Pues Lewandowski es el autor de la mitad de esos tantos, 12, mientras que los demás se reparten de la siguiente manera: dos Dembélé y AnsuFati; yuno Kessié, Ferran Torres, Raphinha y Eric García. Uno de los futbolistas a los que Xavi ha pedido desde el principio más protagonismogoleadoresa Pedri, algo así como lo que le decía Luis Aragonés, uno de los «maestros» del técnico del Barça, a Iniesta. El canario es unfutbolista al que Xavi considera indispensable y lo está cuidando. Como antes del duelo contra el Bayern, no fue titular en Liga la jomada previa. Lo quiere fres co yle insiste en lo de los goles, cuyos números habituales al final del curso no van más allá de cuatro o cinco. Tampoco el de asistencias (lleva una), pero eso no quiere de-cir que no brille. «Siempre hay cosas a mejorar. Lo que le pedimos a Pedri es que genere juego, que sea trascendente. A lo mejor él no asiste, pero hace una buena aper-tura al lateral, que es el que da el pase de gol. Es importante que los interiores sumen», analiza el entrenador del Barça. También Dembéléy Raphinha deben tener más fe en el gol aparte del desbor-

de que ofrecen por los costados. Pese a que Lewandowski necesita compañía, Xavi confía en el potencial ofensivo que tienen y lo bien que están defendiendo, con sóloun golencajado en Liga. En la Champions, eso sí, son tre sen dos partidos. «Para mí es importante muchas ocasiones. En Múnich nos perjudicó mucho el gol de es-tre tegia [de Lucas, al comienzo de la segunda parte], cambió un poco la dinámica porque teníamos el partido controlado. Si no encajas, como somos un equipo que normalmente creamos muchas ocasiones siempre tendremos más posibilidades», desgrana.

05697045



Último entrenamiento del Atlético antes de jugar contra el Brujas

### Llorente como síntoma

El centrocampista del Atlético ha recuperado el gol en el momento en el que su equi<mark>po camina hacia el equilibrio</mark>

🖔 Brujas (4-3-3)

Mignolet; Odoi, Sylla, Mechele, Sobol; Vanaken, Nwadike; Nielsen; Sowah, Ferrán Jutglà y Olsen.

M Atlético (4-3-3)

Oblak; Molina, Savic, Gimén Reinildo; Koke, Witsel, Saúl; Llorente, Morata y Cunha.

Estadio: Jan Breydel. Hora: 21:00 (Movistar Liga Campeones).

Domingo García. MADRID

El 1 de mayo de 2021 Marcos Llorente marcó su último gol con el Atlético hasta el del pasado sábado enelSánchez-Pizjuán. 51 partidos ha habido por el medio, un año y cinco meses, 518 días. Una vidaen el fondo, el tiempo que ha asado entre el Atlético campe ón pasadoenne erraeucocampo de Liga y este que lleva tiempo buscando su identidad.

Llorente, que fue el segundo máximo goleador del Atlético campeón de Liga en 2021, no consiguióningunolatemporada pasada. Tampoco con la selecle ayudaron. Dejó de ser el segundo delantero del equipo o unin-terior con llegada para ser un chico para todo. Un lateral largo o lateral a secas, o un extremo falso. Acualquier lugars e adapta, como muestra que fuera el lateral derecho elegido por Luis Enrique para debutar en la Eurocopa pa-sada. Pero el equipo e cha de menos su llegada. La falta de gol de Llorente ha coincidido con las dudas del Atlético.

«Me pone contento el gol de Llorente; trabaja para el equipoy eso nos genera velocidad», ase-guraba Simeone en la conferencia de prensa posterior al en-cuentro del sábado contra el Sevilla.

Llorente es el termómetro del Atlético. Su explosión coincidió con el último título rojiblanco. Y su gol en Sevilla coincide con la sensación de que todo está en el camino correcto para regresar a su sitio en el Atlético.

Simeone recuperó la línea de cuatro defensas en la que conta-bacondefensas de verdad; Wits el ocupó por fin la posición para la que se le fichó como mediocentro defensivo y el centro del campo estuvo más poblado. Incluso

con la ayuda de Matheus Cunha por la izquierda desde el comien-zo. «Matheus viene haciendo méritos en los entrenamientos y en los minutos que ha jugado en los minutos que ha jugado para tener espacio, le estamos dando la oportunidad de jugar en una posición nueva para él, pese a que lo había hecho ya en su anterior equipo como cuarto cen-trocampista en la izquierda», explica Simeone. **Una posición desd**e la que el

delantero brasileño equilibra el equipo como hicieron Adrián o Diego Costa en losprimerosaños del Cholo como entrenadorroji-blanco. Aunque nada es definiti-vo. «Vamos camino de los 1 1 años ycreonorecordar partido donde no hayamos cambiado de siste-ma durante el partido o de parti-do a partido», advierte el Cholo

### El gol del Brujas llega de La Masía

Ferran Jutglá fue una de las soluciones que Xavi buscó en la cantera para el Barcelona de la pasada temporada. Eso era antes de que llegaran todos los fichajes de invierno y de verano y el delantero tuvo que salir del club azulgrana. Brujas es su sitio. En el

equipo belga juega la Liga de Campeones y ha marca-do siete goles en 13 partidos. Seis de ellos en el campeonato belga, en el que es el segundo máximo goleador, a un tanto de Cuypers, del Gante, y de Janssen, del Amberes. El gol que llega de La M<mark>asía.</mark>

#### Grupo A

3º jornada: Liverpool-Rangers (21:00) y Ajax-

| reapores (2 coo). |      |    |    |    |     |     |     |
|-------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
|                   | Pts. | J. | G. | E. | P.  | GF. | GC  |
| 1. Nápoles        | 6    | 5  | 2  | 0  | 0   | - 7 | - 1 |
| 2.Liverpool       | 3    | 2  | 1  | 0  | - 1 | 3   | 5   |
| 3.Ajax            | 3    | 2  | 1  | 0  | 1   | 5   | 2   |
| 4.Rangers         | 0    | 2  | 0  | 0  | 2   | 0   | 7   |
|                   |      |    |    |    |     |     |     |

4º jornada (dia 12): Nápoles-Ajax (18:45) y Rangers-Liverpool (21:00).

#### Grupo B

3º jornada: Brujas-Atlético (21:00) y Oporto-

| 4º jornada (dia 12):               | Atlét | ico | -Br | uias | (18 | :45 | ) v |
|------------------------------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4.0porto                           | 0     | 2   | 0   | 0    | 2   | 1   | 6   |
| 3. Atlético de Madrid              | 3     | 2   | 1   | 0    | 1   | 2   | 3   |
| <ol><li>Bayer Leverkusen</li></ol> | 3     | 2   | 1   | 0    | - 1 | 2   | - 1 |
| 1. Brujas                          | 6     | 2   | 2   | 0    | 0   | 5   | (   |
|                                    | Pts.  | J.  | G.  | Ε.   | P.  | GF. | GC  |

3º jornada: Bayern-Viktoria Plzen (18:45) e Inter-Barcelona (21:00).

|                  | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Bayern        | 6    | 5  | 2  | 0  | 0  | 4   | 0   |
| 2.Barcelona      | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 5   | 3   |
| 3.Inter          | 3    | 5  | 1  | 0  | 1  | 2   | 2   |
| 4.Viktoria Plzen | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | - 1 | 7   |
|                  |      |    |    |    |    |     |     |

3º jornada: Marsella-Sporting (18:45) y Eintracht-Tottenham (21:00).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1. Sporting | 6    | 5  | 2  | 0  | 0  | 5   | 0  |
| 2.Tottenham | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2   | 2  |
| 3.Eintracht | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 1   | 3  |
| 4 Marsella  | 0    | 2  | ٥  | 0  | 2  | 0   | 3  |

4º jornada (dia 12): Sporting-Marsella (2 1:00) y Tottenham-Eintracht (21:00).

3º jornada (mañana): Chelsea-Milan (21:00) y

| 4º jornada (dia 11)<br>Salzburgo (21:00) |      |    |    |    |    | -0.0 |    |
|------------------------------------------|------|----|----|----|----|------|----|
| 4.Chelsea                                | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 1    | 2  |
| 3.Salzburgo                              | 2    | 5  | 0  | 2  | 0  | 2    | 2  |
| 2.Dinamo Zagreb                          | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 2    | 3  |
| 1. Milan                                 | 4    | 5  | 1  | 1  | 0  | 4    | 2  |
|                                          | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF.  | GC |

#### Grupo F

3º jornada (mañana): Real Madrid-Shakhtar

|                | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Real Madrid | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 5   | 0   |
| 2.Shakhtar     | 4    | 2  | 1  | 1  | 0  | 5   | 2   |
| 3.Celtic       | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | - 1 | 4   |
| 4.Leipzig      | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | - 1 | 6   |

ornada (dia 11): Shakhtar-Real Madrid (21:00) y Celtic-Leipzig (21:00).

#### Grupo G

3º jornada (mañana): Sevilla-Borussia

|                     | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC  |
|---------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Manchester City  | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 6   | - 1 |
| 2.Borussia Dortmund | 3    | 2  | 1  | 0  | 1  | 4   | 2   |
| 3.Copenhague        | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 0   | 3   |
| 4.Sevilla           | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 0   | 4   |

4º iornada (dia 11): Copenhague-City (18:45) orussia Dortmund-Sevilla (21:00)

#### Grupo H

3º jornada (mañana): Benfica-PSG (21:00) y Juventus-Maccabi Haifa (21:00).

|                 | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. PSG          | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 5   | 2   |
| 2.Benfica       | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 4   | 1   |
| 3.Juventus      | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | 2   | 4   |
| 4 Maccahi Haifa | D    | 2  | 0  | 0  | 2  | - 1 | - 5 |

4º jornada (dia 11): Maccabi Haifa-Juventus (18:45) y PSG-Benfica (21:00).

#### José Aguado. MADRID

Al final del partido, de la goleada, del Manchester Citycontra el United, Gundogan fue hacia Haaland ylequitó el balón que llevaba bajo el brazo para dárselo a Foden, que también había metido tres goles. Es tradición que quien marca tres tantos, se lleve a casa la pelota, pero cuando lo hacen dos jugadores, no está claro qué hacer. «El de la primera parte y el de segunda», dijo Haaland y los dos futbolistas posaron con un balón cada uno.

Tiene pinta de que el delantero noruego se va a llevar muchos balones esta temporada si continúa con el ritmo con el que ha

## El secreto es la lasañ∉

El padre de Haaland se la ha hecho en los tres últimos partidos de casa. Es imparable

empezado. «Es un gran talento y estoy disfrutando jugando con él. Es un jugador nuevo y todos nos estamos acostumbrando a jugar con él. Da miedo pensar en lo que ya ha hecho en el equipo, y aún no se ha asentado», continuaba Foden después de compartir prota-

gonismo con el noruego.

Suma 14 goles en 8 partidos de la Premier y 3 en los dos encuentros que se han disputado de la Champions, unos números sorprendentes y por encima de cualquier lógica. La aclimatación, la necesidad de entenderse con los compañeros, elidioma, todasesas excusas (bastante lógicas, por otra parte) que suelen usar los futbolistas en su primera temporada en su nuevo equipo, se los ha saltado Haaland a base de goles: es un robot que marca y marca, en el Borussia Dortmund, donde la exigencia no era tanta y también en la Premier, en el Manchester City, donde tenía toda la responsabilidad en la espalda y juega con la misma ligereza. Ha empezado tan bien que Guardiola, después de ganar el derbi decidió bajarle un poco al suelo: «Una vez dijo que prefería tocar cinco vecese l balón y marcar cinco goles. A míno me gusta eso. Quiero que esté más involucrado y toque más el balón

para que, además de marcar goles, tenga esa sensación que un futbolista solo puede tener cuando está en contacto con el balón», aseguró el entrenador español. Le exige más porque la tempo-

rada va a ser larga y puede que en algún momento pase una pequeña depresión goleadora. Eso sería lo lógico. Aunque con Haalandno se pueden aplicar las mismas reglas que a otros delanteros: «Contra el Manchester United me ha gustado lo involucrado que ha estado en el juego y me gustaría quelo estuviera más... sin olvidarnos de que su mayor talento es poner el balón en la red y en eso es un goleador fantástico», continuó el entrenador del City.

«Quiero que esté más involucrado y que toque más el balón», asegura Pep Guardiola

«Es un gran talento. Da miedo pensar en lo que ha hecho sin estar asentado», dice su compañero Foden

En Noruega han hecho un reportaje a él y a toda su familia y han desvelado que en los tres últimos partidos en casa, antes del choque, su padre le preparó lasaña, un plato italiano. Por eso, después del encuentro y de sus tres goles, le preguntaron al delantero qué lleva esa lasaña para convertirle en un supermán de los goles. «Buena pregunta. La he tomado antes de cada partido que hemos jugado en casa y ha resultado bastante bien», contestó el futbolista con una sonrisa imposible de esconder.

Según cuenta «The Guardian», Haaland promedia 1,75 goles por partido en liga desde que llegó al City y en casa promedia 2, 25. Dobla en goles a Harry Kane, el segundo máximo goleador de la Premier. Lleva cinco más que Lewandowski en LaLiga o seis más que Mbappé en Francia. «Tiene un instinto increíble ante la portería y sabe exactamente a dónde va el balón. Eso lo heredó de su madre y de su padre, nació con ello... Yo no le enseñé», aseguró Pep Guardiola, que quiso también elogiar al resto del equipo: «Lo que Erling hace para nosotros, lo ha hecho antes en Noruega, Austria y Alemania. La calidad que tenemos a su alrededor le ayuda».



Haaland marcó tres goles en el derbi del City con el United

14 goles ha marcado Haaland en los ocho encuentros que ha jugado en la Premier

tantos ha marcado Kane, el segundo delantero con más goles en la liga inglesa

pases de gol ha dado además el noruego, que empieza a involucrarse en el juego

tantos suma en la Champions en los dos encuentros que se han disputado



Nadal felicita a Alcaraz después del partido entre ambos en el último Mutua Madrid Oper

## Alcaraz y Nadal o cuando la cumbre es española

Por primera vez en la historia dos jugadores de nuestro país ocupan los dos primeros puestos del ranking mundial

#### F. Martínez. MADRID

Ayer fue un día histórico para el tenisespañol. Por primera vez dos jugadores nacionales ocupan las dos primeras plazas de la clasificación mundial. En lo más alto, Carlos Alcaraz, el más joven en llegar ahí con solo 19 años, con 6.740 puntos, y justo detrás la leyenda, Rafa Nadal, el hombre de los 22 Grand Slams, con 5.810 puntos. Carlos lo celebró poniendo un mensaje en Instagramy lanzando un piropo a su compatriota: «Dos españoles en lo más alto del ranking! Orgulloso de compartir este momento histórico con @rafaelmadal, mejor jugador de todos los tiempos! Vamos!».

La última vez que dos tenistas

La última vez que dos tenistas del mismo país ocupaban esas posiciones de privilegio fue en julio de 2000, cuando en lo más alto estaba André Agassi y detrás Pete Sampras. Estuvieron tres semanas ahí arriba hasta que el brasileño Guga Kuerten se entrometió. Los precedentes de Sampras y Agassi también fueron estadounidens es. En los setenta, Arthur Ashe y Jimmy Connors. En los ochenta, Connors y McEnroe y luego llegaron Agassi, Sampras, Courier y Chang.

Chang.

Si Carlos y Rafa se mantuvieran a final de curso, sería la primera vez que pasa desde 1996, cuando Sampras era el rey y detrás, Michael Chang. Parece complicado que eso suceda, sobretodo porque no se sabe si Nadal va a volver a las pistas en este 2022. El próximo nacimiento de su hijo, lógicamente, es lo quemás le ocupa y preocupa en estos momentos, aunqueya ha advertido que de retirada nada de nada, que es algo que no está en sus planes.

A su favor, el manacorense tiene que como el curso pasado estuvo de baja este tramo de la temporada no defiende puntos, por tanto incluso sin jugar cerrará el curso con los 5.810 que tiene ahora. Que

14 títulos individuales, incluidos tres Grandes, ha logrado el tenis español este curso sea suficiente dependerá del resultado de los que están detrás: Ruud (tercero con 5.645), Medvedev (cuarto con 5.065) o Tsitsipas (sexto con 4.810). El quinto es Zverev, pero sigue de baja y además tiene muchos puntos que defender. Y Djokovic ya queda un poco

En el caso de Alcaraz todavía le quedan cinco citas en una temporada larguisima para él. Ahora mismo está en el ATP 500 de Astana (después, Basilea, París-Bercy, Copa Masters y Copa Davis), con una novedad, pues ha cambiado su rival de primera ronda. Iba a ser el danés de su misma generación Holger Rume, pero al final ha decidido descansar y causa baja tras llegar hasta la final en Sofia (perdió contra Marc-Andrea Huslere [6-4 y7-6]). Hoy se medirá al belga Goffin en el tercer turno de la pista central, donde los partidos comienzan al as 07:00, hora española. De cualcuier forma, el camino del murciano en Kazajistán es complicado. Allí están Medvedey, Tsitsipas y Djokovic. Con el serbio solo se encentraría en una hipotética final.

Las posiciones de Alcaraz y Nadal son la confirmación de que España es la gran potencia mundial de la raqueta. Suma 14 títulos individuales este curso y cinco jugadores en el top 35 de la ATP.

## Mutua Madrid Open hasta 2027

Mutua Madrileña patrocinará cinco años más el Masters 1.000 de Madrid

R. D. MADRID

El torne o detenis más importante de nuestro país, el Masters 1.000 que se disputa en la Caja Mágica, contará con el patrocinio de Mutua Macirileña hasta 2027 después de la renovación del patrocinio con la sociedad Madrid Trophy Promotion. La aseguradoramantienes u apuesta por uno de los eventos deportivos más importantes de España. Desde 2002 se celebra en la capital de Españay lo juegan los 96 jugadores masculinos y las 96 jugadoras femeninas más importantes del mundo.

Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, yel consejero delegado de Madrid Trophy 
Promotion, Gerard Tsobanian, 
han firmado el nuevo acuerdo 
que convierte la vinculación de 
Mutua Madrileña con el tomeo 
en una de las de mayor duración 
entre el mundo de la empresa y 
el deporte, dado que estos cinco 
nuevos años se sumarán a los 16 
que Mutua lleva ya apostando 
por el tenis en España.

El Mutua Madrid Open aporta un gran retorno a la ciudad de Madrid y a la promoción del tenis. No solo fomenta el deporte profesional, sino que contribuye también al desarrollo del deporte base con la organización del Mutua Madrid Open sub'16, una competición juvenil que se celebra en 16 ciudades de España y cuyas finales se disputan también en la Caja Mágica. Con la firma de este acuerdo, Mutua Madrileña seguirá siendo, también, el principal patrocinador de esta competición. En total, se generan para la ciudad de Madrid 110 millones de euros de retorno económico através de la proyección internacional de la ciudad, el impulso del turismo (el 30 por ciento de sus 300.000 espectadores presenciales son extranjeros) yla creación de em-

#### El torneo arrancó en 2002 y la aseguradora lleva 16 años vinculada con el tenis

pleo. A este respecto, el torneo genera en Madrid 4.000 empleos directos, la inmens a mayoría de ellos para gente joven. La aseguradora colabora con

La aseguración colabora con el tomeo para reducir la huella de carbono que genera y, en 2022, llevó a cabo una iniciativa en la Caja Mágica que llevó a la plantación de 5.000 árboles en la Comunidad de Madrid. Mutua Madrileña también realiza diferentes acciones contra la violencia de género durante el tomeo y en diferentes campañas a lo largo del año.



Gerard Tsobanian, Ignacio Garralda y Feliciano López

#### Sopa de letras Mosaico Ν С R O T Τ М Ε ÑΑ Z Α п QA Ρ L 0 Κ R Ñ В Α U Н Α Ρ Τ C C AMGR s Ε Z ı Α Х Т S • 0 Ρ Z T S Α ø О Α Α Ε Ν Υ А Ν O Μ Ε Α O Υ O R Α Ε S Ρ S Ρ D O U ١ Т U Ε T ١ T Α R D D O Cruzado mágico Escalera Ν Ε Ε C Ε D D D O L J ١ ١ R A O L L O Ε Α Ε M M Α O R R ١ Ν Ε U G M Α R Α Н Ε NA S Ε Т O Ν Α R D Н Α AN O G O Т D Ε O S D O S ١ D L S B A R Τ Ν Α 0 R Ε L Α D O O D O N A C O C В R Ε D Ε O R ١ ١ DC O Ν Т O Α R Z Т Ν T O Ρ 00 0 S S O D M Ponga las letras que faltan para completar las palabras

A O E Clave: BADEN

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado



AMÑOAQR U GH NG Μ 0 J Α QEGM н G F ٧ Α R S S F U U S G Ε S 0 L PQRAS ΤА UGU E A V SCACSEAL

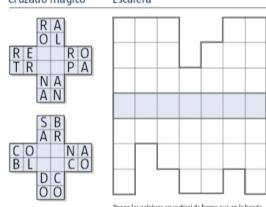

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Forma, perenne, tórrido, fresco, mantel, jalea, marino

ARLBALO ACRNOI ANDVODE OPSMERI ANNACIT

Enredo

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Santoral

Grupo Alfil

2

8

4 3

9

8

9

6

4

1

3

7

5 6

6

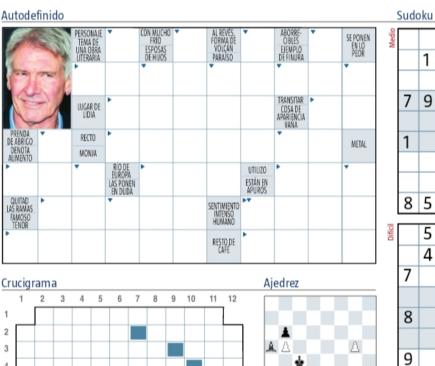

5 6 7 8 9 10 11 12

Horizontales: 1. Virtud y facultad de producir. — 2. Prohibiré, pondré freno a una ley. La que sabe de olores. — 3. No demos tregua. Ni una rica en América — 4. Relativo a la cocina. Muy poco atractivo. — 5. Utilicé la cola. Retarda. — 6. Causaba dolencia o enferme jad. — 7. Los límites de Luis. Número. — 8. No cree el infierno. Nombre de mujer. — 9. Hacer que alguien se mueva en vaivén. — 10. Res vacuna de más de un año y menos de dos. Tendrá su propio espacio. — 11. Multitud de gente. Ocupan la mitad de Elda. — 12. La que sabe de transporte de sangre. Limpieza personal.

Verticales: 1. Vacía, falta de contenido. Nombre de varón. – 2. Que se reproduce con facilidad. Muy escasos argumentos. – 3. Natural de Etolia, país de la Grecia antigua. Cruce de perro doco y lebrel. – 4. Faltó poco. No hay quien sobreviva a ello. – 5. Líquido que escuece o es abrasador. El centro de Cuenca. Se ven en medio de Rota. – 6. Al revés, voz de aquiescencia. Calco de malo manero. – 3. Nabláis en público. Los principios

de la economía. - 8. Propia y connatural a algo, como nacida en ella. Mueble viejo que estorba. - 9. Pareja de moda. Están en flor. Construcciones móviles de lona. – 10. La mitad norte de Aragón. Agarrar on la mano. – 11. Nombre de varón. Vago, sutil, vaporoso. letra del alfabeto griego. Relativo a la navegación.



Juegan blancas

<u>Jeroglífico</u>

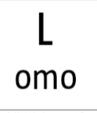

¿Quién ha hecho esa cuenta?

Ocho diferencias

1

9

5

5

4

8

2

4

8

9 8

2 4

4

1

6

5

3 7 6 4 1

4

9

6

8

9

4

2

1

8 9

5

5

Facturación mensual a empresas Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago vía app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

91 547 82 00









AJEDREZ: 7. Axb6!!
Ac3 2. Aa5!! 01110 ECONOMO, Ele con JEROGLÍFICO: EL



Francisco de Asís, Lucio, Queremón y Marcos. Cumpleaños



SUSANSARANDON

FERNANDO LÓPEZ MIRAS residente de la Región de

Murcia (39) PACO LEÓN

Lunes, 26

Loterías ONC Lunes, 3 de octubre Número premiado S:021 18747 Domingo, 2 S:050 69173 Sábado, 1 S:008 60121 Viernes, 30 S:066 **52934** Jueves, 29 S:005 54739 Miércoles, 28 S:050 68055 Martes, 27 S:010 45140

BONOLOTO 38 Lunes, 3 de octubre Números 07-09-21-31-41-49 C-49/R-9 Aciertos 6 0.00 0,00 2.560,57

S:038 88951

23,78

(())

LOTERIA NACIONAL Sábado, 1 de octubre

Viernes, 30 de septiembre

Lunes, 3 de octubre

Número premiado 63453 3-4-8 EUROMILLONES 0

Números 01-02-11-16-26 Números estrella 03-12 LA PRIMITIVA

Números 13-23-24-32-35-39 C-27 R-8 Aciertos 6 0.00 5+C 102.448,72 2.934,73

EL GORDO ۱ Domingo, 25 de septiembre Números 11-13-35-49-53

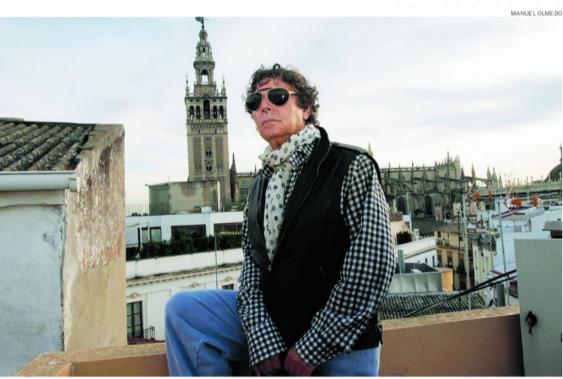

El periodista en una sesión de fotos en los tejados de Sevilla

José Lugo Marín. SEVILLA

a vozdeJesús Quintero penetraba en la madrugada como un cuchillo ebrio en la soledad de los hogares de

la primera democracia. Entonces ya hacía tiempo que había dejado de ser aquel chico que soñaba en un pueblo de Huelva con ser locutor. Le gustaba el teatro, actuar, ser otro dentro de un guion, pero tuvo que hacer una gris oposición para entraren Radio Nacional de España. Las cosas, «como si aquello fuera la BBC», me contó sentado en la terraza de su casa, a pocos metros de la Catedral de Sevilla, donde guardaba su archivo de entrevistas geniales. Antes de dejarme hablar, me escrutó con sus ojos de chivo igual que mirabaa los personajes a los que entregaba sus

El periodista y escritor Jesús Quintero fallece a los 82 años

# Adiós al verdadero Perro Verde

famosos silencios, que solo eran pausas porque no sabía cómo continuar la conversación y me contó su secreto: «La gente pensaba que eranimpostados, pero laverdades que me quedaba en blanco».

Sucedió en los tiempos de los largos monólogos de «El Loco de la Colina», el programa con el que se hizo famoso a comienzos de los ochenta y con el que cruzos de lo charco para convertirse en un fenómeno de masas. En el país de la terapia hablaba en la noctumidad del estudio para quitarse los demonios de encima. «Tenía una depresión muygorda, me pasaba eldíatirado en el sofáy una noche le dije al técnico que pusiera un disco, una música cualquiera, y comencé a largar». Sonaba entonces «Thefool on the hill» («El loco de la colina») y ése fue el título del espacio, a unque los directivos de la cadena querían que se llamase «Para mayores sin reparos», que sonaba a fracaso inmediato. Ante su micrófono pasaron todos los perros ver-

des ylos ratones colora os del hampayel poder, que se morían porque el periodista les incluyes e en aquel retablo de raros. Mientras, vivía a todo trapo por Sevilla con Rolls Royce blanco conducido por una chófer negra, metido en negocios calamitos os ydeudas bajo un aura de malditismo que se encargó de construir a su medida. Antes de aquello, preñó con Paco de Lucía un éxito mundial con la rumbita tonta a la que el guitarrista no le hacía mucho casoyque se llamaba «Entre dos aguas». Con sus gafas de concha y aspecto degurú del 68 convenció a la semisoras para que la pusieran durante horas. Triunfaron.

En suruletarusa del periodismo se marcó un tanto cuando entrevistó a Rafi Escobedo en la misma cárcel donde después se quitaríala vida. Aquel hombre ya era un moribundo, pero Quintero le ofreció la humanidad que la sociedad española le había negado desde el asesinado de sus suegros los Marqueses de Urquijo. Al Igual que Fellini, dignificaba a la ristra de personajes a los que sa cabasu verdad ante el micrófono. Ya fuera Mario Conde, Lola Floreso una de las madres de la Plaza de Mayo. Dotado de un especial magnetis mo, aunque puede que todo fuera mentira, un mero artificio; nadie ha logrado en elgénero de la entrevistauna obraque se le pueda acercar ni de lejos. Durante los años dorados de Canal Sur grabó con Antonio Gala, su mejor compañero de conversación, el programa «Trece Noches» para reflexionar sobre los grandes misterios del ser humano. Era un pequeño saltamontes que preguntaba por el amor, el dinero, la existencia de Dios o el sentido de la vida mientras millones de andaluces asistían sin moverse, atónitos ante el televisor, a la milagrosa explicación que el escritor recreaba como un maestrozen. Desmesurado en gastos, siempre trató de que la producción fuera la mejor técnicamente, en luces, en sonido, en ambienta-

ción; aunque luego no pagara las facturas, ni a los empleados ni los gastos del plató, ni a nadie. Vivió a su aire, pero feliz de haber creado un personaje a la altura de los que cultivó durante añosen esa cuadra decadente en la que vivían Pozi y Risitas o Penumbra hasta que su brillo menguó conla edady el cambio de paradigma de la comunicación, como se demostró en una disputa con Carlos Alsina hace unos años en la Universidad de Málaga. Murió ayer solo en lasorilas de una profesión que yalo veía como uno más de sus juguetes rotos, como el último perro verde.

Dos años «retirado» a la fuerza de los medios

G. Granda. MADRID

El pueblo natal de Jesús Quintero, San Juan del Puerto, ha decretado tres días de luto en señal de duelo por su muerte. El reconocido periodista permanecía ingresado en Nuestra Señora de los Remedios (Ubrique), laresidencia elegida por la familia para que este se tratas e de la fuerte neumoníaque padecía, talycomo confirmó su mujera este periódico meses atrás. Enlos últimos años los achaques

Enlos últimos años los achaques se habíancebado con el periodista y tuvo que ser intervenido de una afección cardiaca que no le trajo sino más complicaciones. Por eso la decisión familiar de su mujer y sus dos hijas de trasladarle a un centro en el que pudiese estaratendido constantemente, pero siempre con la intención de que volviera a su casa, según lo comunicado de sus allegados hace unas semanas: «Es su deseo y el de la familia que, en cuanto sus condiciones de salud lo permitan, pueda regresar a su vivienda». Pero no pudo ser y su cuerpo fue hallado sin vida tras retirarse a mediodía de este lunes a descansar.

Profesionalmente nacia dos años que sus propuestas no encontraban comprador y ni siquiera pudo volvera Canal Sur con otrode sus programas de entrevistas largas y meditadas. Y no parece que hubiera espacio en televisión paras us máximas en el género que bordó, las entrevistas «por la creatividad, el humanismo, la belleza, la libertad y la emoción».



#### HERAN CHANTAJEA A AKIF, EN «HERMANOS»

A SEXTA

09:00 Ar

ser@s. n Alfonso Arús.

Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormigue ro 3.0», un nuevo capítulo de la exitosa serie «Hermanos», disponible en ATRESplayer PREMIUM. En el nuevo episodio. Harika roba jovas en casa de los amigos de su madre para venderlas. La dueña de la casa la pilla

ANTENA 3

Cocina abierta con Karlos

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta

y las echa de allí. Lo único que pued en permitirse es un hotel muy modesto. Por otro lado, en el colegio, ensayan un teatro en el que el personaje que interpreta Ömer dispara al de Doruk Tolga cambia la pistola de mentira por una de verdad, pero Berk se da cuenta y Tolga le golpea y encierra

Neox Kidz. The Big Bang Theory. Los Simpson. Friends. Los Goldberg. The Big Bang Theory.

Cinematrix. «Señales del

futuro». Cine. «Wicker Man». Live Casino.

NOVA 15:00 Ciudad cruel. 16:45 El triunfo del amor.

rosa. Pasión de gavilanes.

para que no pueda evitarlo. Orhan lo descubre y corre al teatro para evitar una tragedia, pero, cuando intenta quitarle el arma a Ömer, esta se dispara por accidente, hiriendo a Orhan. Heran continúa con el chantaje a Akif, y le pide millones de dólares

| 13 10 | Mañanas de cine          |
|-------|--------------------------|
|       | LA 2                     |
| 00.25 | Comando actualidad.      |
|       | Cine. «Asalto al poder». |
|       | Concurso con Jandro.     |
| 21:50 | Mapi.                    |
| 21:00 | Telediario 2.            |
| 19:55 | Aquí la Tierra.          |
| 18:50 | El cazador.              |
| 17:55 | El comodín de La 1.      |
| 17:00 | Servir y proteger.       |
| 16:10 | Todo puede suceder.      |

recetas de Julie con erry Marx. ítame en un día.

LA 1

Informativo territorial. Hablando claro. El tiempo. Telediario 1.

15:45 Informativo territorial.

08:00 La hora de La 1. 11:30 Hablando claro.

14:00 14:10 14:50

15:00

14:20

14:00 15.35

17.25

19:30 20:30

21:20

ber y ganar. andes documentales. ocumenta2. ncones de Australia. ágina 2. smo rural en el 07:00 11:35

| mundo.<br>Mi casa flotante.<br>El comisario Montalbano.<br>Documentos TV. |   | 02:30 | Botto, actores.<br>Hermanos.<br>Live Casino.<br>Joyas TV.     |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------|
| TELEMADRID                                                                | Т |       | TRECE                                                         |
| Buenos días, Madrid.<br>120 minutos.<br>Telenoticias.                     |   |       | Don Matteo.<br>Cine. «Guerrilleros en<br>Filipinas».          |
| Cine de sobremesa. «La<br>carta final».<br>Cine western. «La última       |   |       | Abierto redacción.<br>Western. «La ciudad s<br>ley».          |
| batalla de los apaches».<br>Madrid Directo.<br>Telenoticias.              |   | 21:05 | Trece noticias 20:30.<br>Trece al día.<br>El tiempo en Trece. |
| Juntos.<br>El show de Bertín.                                             |   |       | El cascabel.<br>El Partidazo de Cope.                         |
| DE                                                                        |   | 104   | 1 001 1                                                       |
| Manu #                                                                    |   |       |                                                               |

| 13:45<br>15:00<br>15:45<br>16:00                   | Arguiñano. La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández. Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe. Deportes. Cocina abierta con Karlos Arguiñano. El tiempo.                                                                                                                                                | 14:30<br>15:10<br>15:30 | edición. Con Helena Resano. Jugones. La Sexta meteo. Zapeando. Más vale tarde. La Sexta noticias 2º edición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Amar es para siempre.<br>Tierra amarga.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20:55                   | Con Inés García.<br>La Sexta Clave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | ¡Boom!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | La Sexta meteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21:00<br>21:30<br>21:35<br>21:45<br>22:45<br>02:30 | Concurso con Juanra Bonet. Pasapalabra. Concurso con Roberto Leal. Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero. Deportes. Con Rocío Martínez. Angie Rigueiro y Alba Dueñas. El tiempo. El hormiguero 3.0. Inivitados: Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto, actores. Live Casino. Joyas TV. | 21:30                   | La Sexta deportes. El Intermedio. Cine. «The Town. Ciudad de la drones». En Boston se producen més de 300 robos cada añc. Y un barrio de 1.600 kilómetros cuadrados llamado Charlestown ha dedo más ladrones de vet ículos blindados y de bancos que ningún otro lugar de Estados Unidos. Uno de ellos es Doug MacRay, aunque no está hecho de la misma pasta que sus colegas en el crimen. Cine. «Suplantación de identidad». |
|                                                    | TRECE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | #O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16:00<br>18:15                                     | Don Matteo.<br>Cine. «Guerrilleros en<br>Filipinas».<br>Abierto redacción.<br>Western. «La ciudad sin                                                                                                                                                                                                            | 16:05<br>17:53          | La Resistencia.<br>Cine. «Antes de ti».<br>Cine. «Gorilas en la<br>niebla».<br>Blue Bloods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | less.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | Construcciones inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 01:05 | Cine. «Suplantación de<br>dentidad».                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | #0                                                                          |
| 16:05 | La Resistencia.<br>Cine. «Antes de ti».<br>Cine. «Gorilas en la<br>niebla». |
|       | Blue Bloods.<br>Construcciones icónicas<br>de la humanidad.                 |
|       | «Castillos».<br>Rojo Caramelo.<br>Ilustres ignorantes.                      |
|       |                                                                             |

| 0              | 19:00 Pasión de gavilanes. 20:00 Alas rotas. 21:15 Meryem. 21:45 El sultán. 22.45 Cine Supernova. «Perseguidos». 00.45 Cine Supernova.                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le             | MEGA                                                                                                                                                                           |
| os.<br>á<br>ta | 09.40 Crimenes imperfectos.<br>11.20 El salón de las subastas<br>14.00 El incre'ble doctor Pol.<br>17:40 La tienda de las<br>restauraciones.<br>18.40 El salón de las subastas |
|                | 20.30 Maestros de la parrilla<br>22:30 Equipo de investigación                                                                                                                 |
|                | FOX                                                                                                                                                                            |
| ıs             | 09.15 House. 12.58 Shin Chan. 14.01 Los Simpson. 16.37 Bull. 19.21 9-1-1. 21:09 NCIS: Hawai'i. #Boom». 22.00 9-1-1: Lone Star.                                                 |
|                | 02.10 9-1-1.<br>03.45 CSI Las Vegas.<br>05.30 The Walking Dead.                                                                                                                |

| 07:10<br>07:40<br>08:20<br>09:10<br>13:15<br>14:50<br>15:00<br>15:45<br>17:00<br>20:40<br>21:00 | Alta tensión. Todo es mentira. Todo es mentira bis. Cuatro al día. Cuatro al día a las 20 h. Noticias Deportes Cuatro. El tiempo. Finst Dates Volando voy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | TELECINCO                                                                                                                                                 |
| 16:00<br>17:00<br>20:00<br>21:00                                                                | Deportes. El tiempo. Sálvame limón. Sálvame naranja. Sálvame sandia. Informativos Telecinco. El tiempo. Pesadilla en el paraíso. Got Talent España.       |
|                                                                                                 | TNT                                                                                                                                                       |
| 09.22<br>12.46<br>15:32                                                                         | The Big Bang Theory.<br>Friends.<br>Cine. «Harry Potter y las<br>Reliquias de la Muerte:<br>Parte II»                                                     |

17.40 Vigilados: Person of interest.
19.31 FBI.
22:00 FBI: Internacional.

01:34 FBI: Internacional.

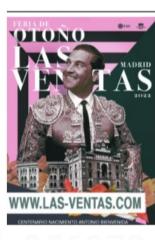



Vie. 7 oct.

18:00 h

Corrida de toros
6 toros de El Pilar **Diego Urdiales** 

Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. Corrida de toros 6 toros de Adolfo Martín Adrián de Torres Román

Angel Sánchez Sáb. 8 oct.

18:00 h
Corrida de toros
6 toros de Puerto San Lorenzo
La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla Ángel Téllez

Jue. 6 oct. Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESIMILETER Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal Álvaro Lorenzo



Roca Rey Fco. de Manuel

## 4\_95637845

### **LARAZON**



martes, 4 de octubre de 2022

lsistema presidencialistatiene aspectos positivos, pero conlleva el riesgo de polarización. Es el modelo que abrazó Iberoamérica siguiendo a Estados Unidos, pero condicionado por los problemas estructurales de sus sociedades. A esto se unió en el siglo XIX la tendencia al caudillismo transformado ahora en el populismo imperante. Es cierto que el sesen idealógico

en el populismo imperante. Es cierto que el sesgo ideológico hace que se vea en España con más simpatía a los radicales de izquierdas mientras sus rivales son la ultra derecha. Es algo que encontramos, también, en los análisis o comentarios de algunos periodistas que no forman parte de la poderosa yomnipresente izquierda mediática. Estos días hemos escuchado en los medios públicos referirse a Lula como unpolítico de izquierdas yprogresista que busca la justicia social. En cambio, Bolsonaro es un ultrad erechista, que apela a Dios y la patria a la vez que defiende que los brasileños puedan llevar armas. Cada vez hay más armas por su culpa. Esto conduce a pensar que estamos ante unhombre violento e iracundo en contraste con el salvador de los pobres. Es la caricatura habitual. No se pueden egar que hay un incuestionable sesgo ideológico que

Sin Perdón

### Basurilla partidista sobre Brasil



Francisco Marhuenda

«Los pijoprogres españoles habían lanzado las campanas al vuelo y esperaban que Lula saliera en la primera vuelta» condiciona la información y la opinión.

Desconozco quién ganará en Brasil. La realidad es que Bolsonaro ha sali do reforzado tras el fracaso de las encuestas. Los pijoprogres españoles habían lanzado las campanas al vu elo y esperaban que Lula sali era en la primera vuelta. No ha sido así. Ahora están estupefactos por el apoyo obtenido por el presidente brasileño. Es cierto que nuestros politólogos y periodistas son más listos que ese 44% de brasileños que votan a la ultraderecha. Esos energúmenos, dicho irónicamente, son los que quieren que Brasil sea la versión modema del Salvaje Oeste y que la deforestación a cabe con el Amazon as. El «ultraderechista» es un personaje peligroso que muestran siempre con cara de enfado y le acusan de traer pobreza. En cambio, el «izquierdista» es un hombre de bien que se preocupa por el pueblo frente al defensor de los ricos. Me imagino que les sonará este discurso, porque también se repite en nuestro país. Esta caricatura no tiene nada que ver con la realidad. La victoria de los candidatos de Bolsonaro, a demás de su resultado electoral en la primera vuelta, muestra que la propaganda progre es basurilla partidista.



NO LOSÉ. LE TENGO PROHIBIDO QUE ME HABLE DE ESO.

0.4

beroamérica está en manos, salvo aisladas excepciones, de gobiernos promarxistas o comunistas como
Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua... amén de ciertas adherencias mexicanas y argentinas. El Foro de Sao Paulo yel Foro de Puebla han
triunfado ante los ojos tantas veces estúpidos de los Estados
Unidos de América.

Por eso las elecciones en Brasil, que es el más importante país iberoamericano, han adquirido una dimensión clave en la política mundial. Vencedor Lula da Silva, que debe aguardar a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre, son muchos que dan par perdido el gigante americano, que perteneció durante ochenta años a España y que fue evangelizado por el padre Anchieta, un canario de largo alcance. Lula da Silva se sumó en su día al planteamiento de Fidel Castro, tras el derrumbamiento de la Unión Soviética, y alentó el lanzamiento liminar del Foro de Sao Paulo. Se le considera por muchos analistas en el mismo rasero que los presidentes de Perú, Colombia o Chile. No es esa mi idea, sin embargo. Los diversos reveses soportados por el nuevo presidente le han enseñado muchas cos as y le hanconverti-

Canela fina

### Lula da Silva, la esperanza incierta



Luis María Anson de la Real Academia Española

«No se puede descartar que el nuevo Lula frene los extremismos comunistas de varios presidentes iberoamericanos» do en un político moderado y prudente. No haren unciado a sus planteamientos izquierdistas, pero no atizará las ansias comunistas de los lídere siberoamericanos. Por el contrario. Tal vez nos encontremos con que Lula da Silva se convierta en un moderador del huracán marxista que azota a Iberoamérica. Los analistas estado unidenses más sagaces así lo creen. Por supuesto, que no se puede descartar que Lula da Silvaretome a sus posiciones iniciales y contribuya al incendio en América, pero son muchas los factores que permiten pensar en que el mandatario brasileño hará una política

constructiva y canalizará el alarmante tsunami actual.

No seré yo el que baga porfecías sobre um personaje tan
complej ocomo Lula da Silva. Pero sí creo conveniente considerar un cambio en sus planteamientos iniciales y, por
consiguiente, una esperanza, tal vez incierta, pero posible.
En ese caso, el gigante iberoamericano se mantendrá en la
democracia pluralista y frenará los extremismos de las naciones próximas. El vencedor de las elecciones brasileñas,
aunque le espera una durísima segunda vuelta, ha aprendido quela prudencia y la moderación son consustanciales
a la política eficaz.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Callo Juanignaco Luca de Tena, 17 - 28027 Madrid. Réfé : 91.32470.00 Fax: 91.324,94.51. Teléfono de Atención al Tector 91.324,71.24 www.larazon.es DELECACIONES: CATALUÑ As Avenida Diagonal, 662-664-08034 Barcelona, Teléf: 93.240.59.90. COMUNITAT VALENCIANA: Plaza del Ayuntamiento 19, 7°C 46002 Valencia, Teléf: 963.52.49.77. CASTILLAY LEÓN: Santiago 19-21, PC 47001 Valladdild.
Telét: 983.36 28.09.
ANDAU CÁR C/ Imagen, 8, 6º A. 41003 Sevilla .

D.I. M-12115-

Impime: Lagarsa (Madrid), Bermont (Dos Herma nas), Bermont (Sagunto), Bermont (Catalonia). D.L. M-12115-2012